



«Es una máquina», hablan los entrenadores del nuevo ídolo español MGINA34



FÚTBOL CHAMPIONS

Valverde y Asensio dan luz
al Madrid ante el Leipzig (20). Empate del Sevilla PÁG. 30

# EL#MUNDO

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AÑO XXXIII. NÚMERO: II.956. EDICIÓN NA CIONAL

Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella (Joan Baez)

# España tiene en la cárcel a 44 malversadores como Griñán: «Yo tampoco me llevé un duro»

EITS pone al ex presidente andaluz camino de prisión por su «papel central» en el «descontrol» de los ERE > El voto particular sostiene que el fraude fue «producido por terceros» en la Junta

# M. MARRACO / Á. MARTIALAY T. LÓP EZ PAVÓN MADRID / SEVILLA

El Tribunal Supremo confirmó ayer la condena de seis años de prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Los jueces también ratifican la condena a nueve años de inhabilitación al ex presidente Manuel Chaves.

El Alto Tribunal considera que ambos políticos conocieron y consintieron el «descontrol absoluto» de fraude de los ERE a través del que se desviaron durante una década 700 millones de euros de las arcas públicas. El fallo cuenta con el voto particular de dos magistradas a favor de la absolución de Griñán por malversación al entender que el fraude fue «producido por terceros».

La sentencia deja a Griñan a un paso de la cárcel, donde hay 44 malversadores. Uno de los que tampoco recibieron el indulto es el ex alcalde de Letux (Zaragoza), condenado a cuatro años y medio. «Él tampoco se llevó un duro, pero cumplió la pena en la cárceb», dice su abogada.

PÁGINAS 4 A7 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

La peor disyuntiva de Sánchez: el PSOE teme el impacto político del indulto LUCÍA MÉNDEZ PÁG.7



# L O

# La revolución de Letizia para modernizar la Corona

50 AÑOS La Reina celebra su cumpleaños en su mejor momento, con un rumbo fijo para introducir cambios relevantes en Zarzuela

Sobrepuesta a las críticas, combina su papel público volcado en causas sociales con una protección celosa de su ámbito privado

ESCRIBEN MARINA PINA, JAIME PEÑAFIEL, CONSUELO FONT, MARINA FERNANDEZ, BEATRIZ MIRANDA, MARÍA JOSÉ PÉREZ Y CRISTINA ALDAZ



NT ONI O HERE DIA

JOSEP BORRELL ALTO REPRESENTANTE PARA LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UE

# «La guerra de Ucrania sólo se va a ganar en el campo de batalla»

PABLO R. SUANZES BRUSELAS CORRESPONSAL

Prudencia. Josep Borrell, el responsable de la diplomacia de la Unión Europea, insiste en una entrevista con EL MUNDO en que «no hay que echar las campanas al vuelo» a pesar de las últimas noticias que llegan del frente de la invasión de Rusia a Ucrania. «No podemos flaquear, hay que mantener el apoyo a Kiev», subraya. PÁGINA 20

# FORO KPMG-EL MUNDO

El presidente de la CNMV pide una reforma legal para evitar asaltos como el del Gobierno en Indra

# CARLOS SEGOVIA MADRID

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, pide una reforma legal para evitar asaltos contra los consejeros independientes de sociedades cotizadas como el perpetrado por el Gobierno en Indra. En un discurso en el Foro El Consejero, hizo una alusión implícita a la reciente expulsión de independientes en Indra. PÁGINAS 24 Y 25

# **ECONOMÍA**

# Los jóvenes españoles son los europeos con más problemas por la vivienda

Los menores de 35 años de nuestro país son los que más presión económica sufren para acceder a un techo en Europa POR MARÍA HERNÁNDEZ / PÁG.28

# **OPINIÓN**



CON PERPLEJIDAD FÉLIX OVEJERO

# La lógica del silencio

EL DOMINGO muchos españoles nos manifestaremos en Barcelona para que el español también sea lengua vehicular en una parte de España en donde el español es la lengua común y mayoritaria. Nos manifestaremos para que se cumpla la ley.

Un marciano provisto de una psicología moral elemental, al leer las dos afirmaciones anteriores, podría pensar que he perdido el juicio. Y si el lunes la asistencia ha sido escasa, pensará «normal, nadie se manifiesta por lo que está fuera de disputa moral o legal; sería como manifestarse en contra de la esclavitud o, si me apuran, en favor de la ley de la gravitación».

Y, ciertamente, muchos catalanes no asistirán a la manifestación. No por las razones del marciano. Conocen bastante bien su trastornada situación como para saber que no son ellos los trastornados. Tampoco dejarán de asistir por desacuerdo con la convocatoria. Hasta donde disponemos de datos, los catalanes preferimos la enseñanza bilingüe. Por eso, la Generalitat, que no lo ignora, dejó de preguntar.

Los problemas para asistir no están relacionados con los costes de participar. Es un domingo, a la hora del paseo, y allí nadie pide la documentación a los asistentes. Si acaso, estos se sorprenderán al encontrar conocidos que, en la puerta del colegio o en los chats de padres, nunca abren la boca sobre estos asuntos. A

Nadie se atreve a repartir un anuncio de la manifestación en la puerta de su colegio, manifestación para que se cumpla la ley

diferencia de los nacionalistas, ellos callan. Conocen el precio que tendrían que pagar sus criaturas. Hay experiencia suficiente.

Ese es el verdadero problema: cómo hacer que las opiniones privadas se hagan públicas. Muchos ni siquiera saben que hay una manifestación. No es fácil que se enteren. Esa es la perversidad: el lugar natural de información, las asociaciones de padres, opera para evitar la información.

Por así decir, en esta lucha por lo evidente se invierte la lógica común de la acción colectiva, la que permitió a los trabajadores conquistar sus derechos. Para estos, el lugar de trabajo era un ecosistema propicio para coordinarse, para compartir problemas. En el caso de los padres, el mayor problema es que los colegios no permiten la coordinación. Al revés, la complican: los comisarios políticos, tan abundantes en el gremio docente, imponen la ley del silencio. Nadie se atreve a repartir un anuncio de la manifestación en la puerta de su colegio. De la manifestación, no lo olviden, para que se cumpla la ley.

En otros tiempos, ante problemas parecidos, los trabajadores, según el principio de los unos por los otros, repartían las octavillas en todas las fábricas menos en la propia. Sí, ya sé que suena antiguo. Pero es que estoy hablando de Cataluña. Qué va a entender el marciano. EL OFICIALISMO ha querido convertir el voto particular a la sentencia de los ERE en el clavo ardiente del que colgar el previsible indulto de José Antonio Griñán. Paradójicamente, esa objeción expresada por dos magistradas a la decisión mayoritaria del Supremo será la condena del PSOE. Si el Gobierno consuma el autoindulto, los socialistas convertirán en irrisoria su querencia a explotar políticamente, como han hecho hasta ahora sin rubor, la corrupción ajena. Hay indultos, ya ven, que bien pueden agravar las condenas, hasta convertirlas en toda una causa general.

La sentencia establece que la responsabilidad por el fraude masivo es atribuible tanto a quienes concedieron y pagaron las ayudas como a quienes conocieron y permitieron «el descontrol absoluto en la concesión de las ayudas sociolaborales». Los bolsillos vacíos de Griñán, tan penosamente invocados para urdir un relato exculpatorio, son una pobre distracción de torpes prestidigitadores. Si la intencionalidad política se considera ya, doctrinalmente, un paliativo moral de la malversación, Carles Puigdemont y compañía tienen buenas razones para sentirse ennoblecidos.

Un indulto no extingue el delito, sino que perdona la pena y una consecuencia implícita de la clemencia es que asume que la sentencia sobre la que se aplica es justa. Hay razones para apiadarse de cualquiera que vaya a entrar en la cárcel. De cualquiera. Más aún de quien durante un tiempo gozoso vio cómo la

El problema es que el indulto de Griñán mostraría a un partido apiadándose de sí mismo y reduciendo a un problema administrativo la red clientelar con la que pretendió transformar su federación más importante en régimen. Hay un voto particular. Como en tantas sentencias. De esa precaria alcayata querrá colgar el PSOE el indulto. Paradójicamente eso extenderá la condena. Porque un partido no

CORRER LA MILLA

RAFA LATORRE



# Voto particular ardiente

guardía se le cuadraba cuando entraba en palacio y ahora recibirá la orden de que entregue los cordones de los zapatos y el cinturón, con lo que eso denota. Ese descenso pavoroso se jaleó en demasiados casos como un triunfo justiciero y el llanto del reo se recibió con jocosa arrogancia.

puede perdonarse a sí mismo sin admitir su culpa. La hiperlegitimidad moral que el PSOE se ha arrogado en su proceder en los más diversos asuntos ha sido insultante, pero la farsa no lo resiste todo y va a ser difícil convencer al respetable de que también hay una forma de corrupción moralmente superior.

#### RICARDO

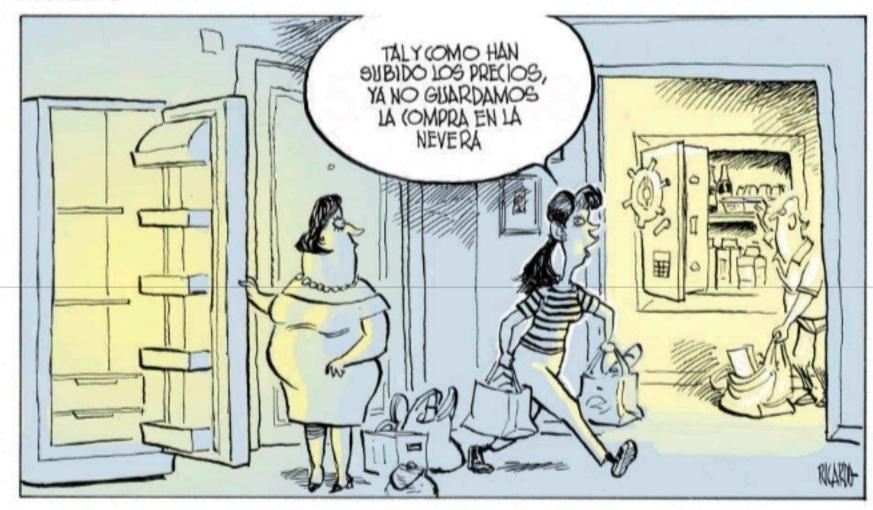

ESTE lunes se presentó el Año Picasso, el programa de exposiciones que conmemorará el 50 aniversario de la muerte del artista. Al parecer, este lunes también se presentó una nueva entrega del debate sobre la posibilidad de separar la obra del autor. Lo avanzó el ministro de Cultura, Miquel Iceta: «Queremos celebrar su obra, pero no esconder facetas de su vida que, a la luz de hoy, pueden ser contestadas». Iceta se referia al rosario de relaciones tóxicas -aclaremos: la toxicidad iba en una única dirección- que recorre la vida sentimental de Picasso, y al debate acerca de cuánto debe influir en nuestra valoración de su figura. Si no están familiarizados con el asunto, no se preocupen: durante los próximos meses habrá tiempo, ocasión y mucho material.

Acepto con naturalidad que se separe la obra del autor. Como escribió el recién fallecido Javier Marías, tampoco es que nos preguntemos en los restaurantes si el cocinero es buena persona. Sí me pregunto, sin embargo, si de verdad somos consecuentes con este principio. Porque el caso es que no paramos de hablar sobre autores. Es más habitual que programas conmemorativos como el de Picasso surjan del aniversario del nacimiento o fallecimiento de un autor que del de la publicación –o su equivalente en la pintura, el cine, el teatro...– de una obra. También es frecuente que ese discurso conmemorativo mencione episodios de la vida del autor que parezcan curiosos o destacables de sus novelas. Pero sospecho que hay más personas que saben que Pardo Bazán estuvo liada con Galdós que personas que conozcan los principales rasgos de las obras de doña Emilia.

No es algo que ocurra solo con las conmemoraciones. Los festivales literarios suelen tener como eje las charlas ⊸«mesas redondas», «coloquios»⊢ entre autores. Y la atención periodística que pueda

DAVID JIMÉNEZ



# Picasso: hábleme del autor

reivindicables –el debate siempre se centra en si se puede separar la obra de lo que el autor hiciera mal en su vida privada, no de lo que hiciera bien–, hasta el punto de opacar una explicación de suestilo. Depende del autor, claro: los obituarios de Marías han sido ejemplares en su esfuerzo por explicar los aspectos más

TORRES

recibir un libro, un estreno o una exposición no se traduce solamente en reseñas, sino también –y quizá sobre todo– en entrevistas. Nada de esto es malo; sencillamente hay que ser conscientes del efectoque tiene. ¿No se hace difícil separar la obra del autor cuando parece que hablamos más de autores que de obras?

# **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECT OR ADJUNT O

Vicente Ruiz

ADJUNT O AL DIRECTOR: Francisco Pascual SUBDIRECTORES

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Esteban Urreiztieta, Maite Rico.



EDIT ORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25.

Teléfan o de contacto:

28033 Madrid.

91 443 50 00

DIRECTOR DE NEGOCIO: José Josús López Gálvez

ADMINISTRADORES:

Stofania Bodogni

Nicola Speroni

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sorgio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas , Pedro J. Ramirez, Balbino Fraga y Juan González

# El PSOE no puede perdonarse

LA SENTENCIA íntegra del caso ERE que notificó ayer el Tribunal Supremo constituye la prueba definitiva de la corrupción que durante casi 40 años anidó en la cúspide del poder público en Andalucía. El Supremo argumenta a lo largo de 1.205 folios que José Antonio Griñán y Manuel Chaves conocieron y consintieron el «descontrol absoluto» de las concesiones de ayudas. En concreto, Griñán, como consejero de Hacienda, desempeñó un «papel central» en la elaboración de las normas que permitieron el fraude. Por ello la Sala de lo Penal ratifica la condena de la Audiencia de Sevilla a seis años de prisión por prevaricación y malversación.

Resultaría asombroso, si desgraciadamente no fuera previsible, que pese a la contundencia del fallo el Gobierno mantenga su voluntad de indultar a un ex dirigente de su propio partido condenado por corrupción. Quienes defienden la medida de gracia para él apelarán ahora al contenido del voto particular de dos magistradas, que sostienen que Griñán y otros cuatro condenados no cometieron malversación (el delito que conlleva penas de cárcel). Las dos juezas, de sensibilidad progresista, afirman que no intervino en el fraude ni supo de él. Pero esta legítima discrepancia jurídica no es en absoluto suficiente para defender un perdón que divide incluso al PSOE andaluz.

En primer lugar, conviene subrayar la evidencia de que se trataría de un indulto político, figura que el propio Pedro Sánchez prometió desterrar. Es sencillamente insostenible hacer bandera de la lucha contra la corrupción, bandera sobre la que sustentó la moción de censura que lo llevó al Gobierno, y al mismo tiempo pretender hacer uso de esta excepcional prerrogativa para anular los efectos de la condena firme a uno de los nuestros.

En segundo lugar, el abuso que el Ejecutivo está realizando del indulto, ligándolo a causas vinculadas con su ideología (los presos del procés, Juana Rivas o la ex presidenta de Infancia Libre) y convirtiéndolo en una última instancia que de forma caprichosa corrige el fallo de los tribunales, constituye otro de los duros ataques que está sufriendo el poder judicial. El mensaje hacia los cargos públicos es demoledor: si delinquen, podrán ser salvados cuando su partido gobierne. El mensaje hacia la población es igualmente dañino: el Código Penal no es aplicable a los políticos.

Al contrario de lo que sostiene el PSOE, la cuestión no estriba en si Griñán es un buen hombre que no se ha enriquecido. Su condena es clara y firme, y el daño social que causó con el desvío de ayudas millona-

rias hacia una red clientelar que ayudó al partido a mantenerse en el poder ha quedado acreditado. Si dada su avanzada edad el Gobierno desea aliviar le la condena, puede recurrir al régimen peniten-

# El daño social que causó Griñán ha quedado acreditado

ciario. Lo que ningún ciudadano razonable puede comprender es por qué Griñán debe recibir un trato de favor cuando en las prisiones españolas hay 44 malversadores como él a los que ningún gobernante ha indultado. Si el PSOE no pide perdón, al menos que no utilice su poder para perdonarse a sí mismo.

# Una brecha de género que debe afrontarse

EXISTE EN nuestras escuelas una brecha de género que apenas está encontrando eco porque no afecta a la exclusión y limitación de las mujeres sino de los hombres. Pero esta época de la llamada corrección política no puede ocultar que España es el país de la UE con el mayor porcentaje de chicos que deja los estudios de manera prematura (el 17%) y el lugar donde más distancia se percibe entre el fracaso escolar masculino y el femenino (el 9,7%). Más allá del dato, de envergadura por sí mismo, lo revelador del informe del think tank EsadeEcPol que ayer desgranó este periódico estriba en la razón fundamental que explica el fenómeno: la falta de referentes masculinos entre el profesorado.

El perjuicio que origina esta ausencia de reflejo y diversidad de género debe ser un reto para la comunidad educativa y, por supuesto, para el Gobierno. Durante años, las iniciativas públicas se han enfocado en favorecer la urgente equidad femenina, y da la impresión de que con ese impulso -sectario en ocasiones- se han orillado otras necesidades. No se puede permitir: Estarea de los poderes públicos que, del mismo modo en que animan a las jóvenes a elegir carreras científicas, potencien que los hombres opten por la Educación. Los niños deben recibir la misma atención que las niñas, si no más cuando un problema tan insoslayable como el fracaso escolar les afecta especialmente a ellos.

# GALLEGO & REY

# CARLOS III DE INGLATERRA



# Letizia, una Reina para una Corona moderna y ejemplar

NADIE recibió tantos elogios en medios españoles e internacionales en la pasada Cumbre de la OTAN en Madrid por su labor de representación como la Reina Letizia, a quien de pronto parecieron descubrir muchos ciudadanos. El hecho, aunque anecdótico, refleja sin embargo que al fin le está llegando el reconocimiento merecido por un trabajo concienzudo y nada sencillo al servicio de la Corona. La esposa de Felipe VI cumple hoy 50 años, acontecimiento de relevancia

por el que publicamos un especial de nuestro suplemento LOC. Estamos ante un aniversario muy significativo en la biografía de cualquier persona que, en este caso, nos permite subrayar la importancia de la actividad institucional que ella realiza. La Jefatura del Estado es una magistratura unipersonal, encarnada en el Rey, y la Constitución no atribuye funciones expresas a su consorte. Pero eso no impide, antes al contrario, el desarrollo de exigentes responsabilidades y una agenda propia en apoyo del Monarca, cada vez con mayor peso, que Doña Letizia viene ejerciendo desde su etapa como Princesa de Asturias con un perfeccionismo a veces incluso excesivo. Sus funciones, con una implicación prioritaria en áreas como la educación, la cooperación española o la salud -campo en el que abandera causas como la investigación para la lucha contra las enfermedades raras-, resultan fundamentales para la proyección de la Monarquía.

Felipe VI asumió el trono en junio de 2014, en me-

dio de una de las mayores crisis que ha debido sortear la institución desde su reinstauración, con una voluntad firme de reflotarla y devolverle la ejemplarida dy el prestigio exigibles a la clave de bóveda de nuestro sistema. Y en esa tarea de «renovación para un tiempo nuevo», la Reina ha tenido un notable protagonismo por su colaboración decidida y la influencia ejercida para marcar el nuevo rumbo de la Corona. Qué duda cabe de que Doña Letizia, a la que le costó mucho tiempo adaptarse a su estatus tras contraer matrimonio con Don Felipe-no en vano se trata de la primera reina en nuestra historia que no pertenece a linaje real alguno-, ha aportado también modernidad y un destacado vínculo popular a la institución. Aunque si algo se debe resaltar por su trascendencia es su papel de madre con una gran dedicación a la formación de sus hijas, muy pendiente de la preparación de Leonor como heredera llamada a convertirse algún día en Reina. Tiene en Doña Letizia una buena guía.

# **ESPAÑA**

# **CRONOLOGÍA DEL 'CASO ERE'**

El inicio de la macrocausa de los ERE se remonta a 2009, cuando el PP denunció un intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos directivos de Mercasevilla. Trece años después, se cierra en la vía penal uno de sus más importantes capítulos. Estas son las fechas claves del caso. AÑOS DESDE EL INICIO DEL PROCESO

13

# **EL COMIENZO**

El 19 enero de 2011 la juez Mercedes Alaya abre las diligencias que dieron lugar al caso ERE. Poco antes, el 27 de diciembre de 2010, EL MUNDO había publicado en exclusiva que la Junta de Andalucía llevaba 10 años pagando prejubilaciones de forma ilegal.

# GRIÑÁN, YA SEÑALADO

En agosto de 2011, un juzgado de Sevilla ordena que 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla devuelvan el dinero público recibido. Y Alaya apunta por primera vez en un auto a José Antonio Griñán, como «cúspide» de una «estructura piramidal» que propició el presunto fraude.

# «Al margen de todo control»

 El Supremo confirma los seis años de prisión para Griñán por malversación y prevaricación ● Los jueces también ratifican la condena de Chaves y sostienen que ambos ex presidentes «intervinieron» en el fraude millonario

#### **ANGELA MARTIALAY MADRID**

«Dicho tribunal ha contado con un conjunto de pruebas que permiten afirmar desde criterios de racionalidad y con la suficiente seguridad que Griñán sabía que las transferencias de financiación eran un instrumento presupuestario ilegal, que sirvió para eludir los necesarios controles en la concesión y pago de las ayudas sociolaborales y también que en esta gestión se incumplió de forma absoluta el procedimiento establecido en la ley, posibilitando la gestión libérrima de los fondos públicos al margen de todo control». Así argumentan los magistrados del Tribunal Supremo la condena al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por su participación el fraude de los ERE, a través del que se desviaron durante una década 700 millones de euros de las arcas públicas andaluzas.

En una sentencia de 1.205 folios, notificada ayer a las partes, el Alto Tribunal ha confirmado en líneas generales la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla dando

Los jueces creen que Griñán tuvo un «papel central» en la trama ilegal de ayudas

# El TS concluye que Chaves supo «desde el principio» el destino de los fondos

así por probada la red clientelar tejida por el PSOE andaluz en torno a la trama de los ERE.

La Sala desgrana los motivos para condenar a seis años de prisión a Griñán por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, así como la inhabilitación durante nueve años para cargo público para el ex presidente Manuel Chaves por el primero de estos tipos delictivos. El Supremo considera que ambos ex presidentes conocieron y consintieron el «descontrol absoluto» en torno a los ERE siendo el pago de esas ayudas «uno de los ejes relevantes de la acción política» de sus respectivos Gobiernos.

Una vez notificada la sentencia de la Sala de lo Penal, que debe ser ejecutada en los próximos días por la Audiencia de Sevilla, la defensa del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán tiene ya via libre para tratar de sortear el ingreso en prisión de su cliente. Por un lado, su abogado puede solicitar en los próximos días al Tribunal Constitucional que paralice la ejecución del fallo mientras se tramita el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales -sin embargo, la jurisprudencia de la corte de garantías no favorece al ex dirigente socialista- y, por otro, pedir el indulto al Gobierno de Pedro Sánchez. La resolución cuenta con un voto particular conjunto de las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer que se muestran en contra de condenar a Griñán por la malversación y que, de facto, se convierte en un balon de oxigeno en la estrategia procesal del expresidente andaluz.

En la sentencia, ponencia del magistrado Eduardo de Porres, el TS confirma que Griñán, entre otros, «intervino en la dotación de fondos a través de un sistema de presupuestación ilegal con conocimiento de las consecuencias que ello podía tener en la gestión, también que conoció las ilicitudes perpetradas con esos fondos y, por último, que como consecuencia de las competencias que la correspondían, al ejercer las más altas funciones dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, tuvo capacidad de impedir ese modo de gestión».

Los jueces explican que José Antonio Griñán como consejero de Hacienda y de Economía de la Junta desarrolló un papel clave en el millonario fraude. «Es necesario poner el acento en que el consejero de Hacienda tenía un papel central en la elaboración de las normas presupuestarias, lo que permite inferir que tenía un conocimiento suficiente de todo lo relativo a esa elaboración y tam-

# LOS PRINCIPALES CONDENADOS DE LOS ERE



MANUEL CHAVES El ex presidente de la Junta de Andalucía ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El Tribunal Supremo afirma que Chaves «conocía la ilegalidad del nuevo sistema instaurado y la finalidad que se perseguía con ello».



JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN El ex presidente andaluz y ex consejero de Hacienda y Economía condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación. «Tuvo conocimiento de las ilegalidades que se venían produciendo, haciendo posible con su pasividad que la situación se prolongara».



MAGDALENA ÁLVAREZ Ex ministra de Fomento y ex consejera de Economía ha sido condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricar. «Intervino en la génesis del nuevo sistema que se fraguó ante los problemas recurrentes en la gestión de las ayudas sociolaborales», concluye el TS.



ANTONIO FERNÁNDEZ El ex consejero de Empleo «participó de forma activa y consciente en la instauración, desarrollo y ejecución del mecanismo de concesión de subvenciones ilegales desde su creación, hasta su extinción». Ha sido condenado a 7 años y II meses de cárcel por malversación.



GASPAR ZARRÍAS El ex vicepresidente de la Junta de Andalucía «fue conocedor del indebido uso de las transferencias de financiación» y, por ello, el Alto Tribunal lo ha condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación.



JOSÉ ANTONIO VIERA Fue «plenamente consciente de la ilegalidad del sistema que él mismo procuró desde la Consejería de Empleo, por cuanto, además, le fue advertida tal ilegalidad». El Alto Tribunal ratifica su condena de siete años de prisión por malversación y prevaricación.

bién de las incidencias relevantes».

De igual manera, el Alto Tribunal resalta que, como consejero de Economía, «participó en la tramitación de las modificaciones presupuestarias y fue él, en última instancia, una de las autoridades que decidió elevar estos proyectos normativos al Consejo de Gobierno para su aprobación o aprobó las modificaciones presupuestarias de su competencia. Por tanto, siendo consejero de Hacienda siguió haciendo uso indebido de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias gestionadas durante su mandato».

Sobre los condenados por malversación de caudales públicos, la Sala explica que la responsabilidad es atribuible tanto a quienes concedieron y pagaron las ayudas como a quienes permitieron que se pagaran conociendo que en la gestión concreta de las mismas se estaban produciendo «gravisimas ilegalidades» y «el descontrol absoluto en la concesión de las ayudas sociolaborales». Además, frente a las críticas, el tribunal se defiende y subraya que «los acusados no han sido condenados por razón de su cargo, sino por haberse probado los distintos presupuestos típicos de los delitos imputados y por haberse acreditado que actuaron con pleno conocimiento de los hechos».

# «ABSOLUTO DESCONTROL»

«Los canales de información de que disponía José Antonio Griñán para advertir lo que sucedía eran muy diversos y esa diversidad, unida a la relevancia del problema, permiten inferir desde criterios de racionalidad y sentido común que tuvo conocimiento de la ilegalidad del criterio de presupuestación que se venía utilizando para evitar el cumplimiento de la normativa sobre subvenciones y tuvo conocimiento también de las ilegalidades que se venían produciendo en la concesión y pago de las ayudas, haciendo posible con su pasividad que esta situación se prolongara durante todo el periodo de tiempo contemplado en la sentencia», ponen de relieve los jueces.

Por otro lado, el Supremo subraya que el ex presidente Chaves «fue conocedor del sistema ilegal de ayudas» de los ERE ya que tuvo acceso a las modificaciones presupuestarias donde se especificaba el uso que iba a darse a las transferencias de financiación, mecanismo empleado para el fraude masivo. «Sabía que el destino que se iba a dar a las transferencias de financiación, sabía que ese destino era ilegal y lo supo desde el principio, desde la implantación de la nueva operativa a través de distintas modificaciones presupuestarias», recalcan los magistrados.

# **ESPAÑA**

#### PRIMEROS EX ALTOS CARGOS A PRISIÓN

El 9 de marzo de 2012 declara en el juzgado el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y al dia siguiente ingresa en la cárcel. Un mes después lo hace el ex consejero de Empleo Antonio Fernández aunque sale en agosto tras pagar la fianza.



# 679.000.000€

Según la Audiencia de Sevilla, la Consejería de Empleo dispuso entre 2000 y 2009 de 679,2 millones que gastó de manera opaca, sin publicación en el BOJA, «sin sujeción a procedimiento ni control de la Intervención».

# GOLPEA LOS COMISIONISTAS

El 20 de marzo de 2013, la Guardia Civil despliega la operación Heracles con decenas de detenidos y registros en aseguradoras y bufetes de abogados que presuntamente se lucraron con sobrecomisiones de 66 millones de euros para tramitar los ERE ante la Junta.

# Las dos magistradas progresistas no ven acreditada la malversación

Creen que el fallo da «un salto en el vacío» para justificar las condenas a prisión

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

La Sala de lo Penal considera de forma unánime que los condenados cometieron un delito de prevaricación pero el pronunciamiento firme y mayoritario en relación a la malversación (que lleva asociadas las principales penas de prisión) cometida por cinco de los acusados, entre ellos el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se ha encontrado con la discrepancia de dos de los cinco magistrados.

Las juezas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, de sensibilidad progresista, consideran, en estos casos, que la condena por malversación dictada por la Audiencia de Sevilla no se ajusta a derecho. Su valoración no afecta al sentido de la resolución final, aunque sin duda servirá de argumento para defender la petición de indulto que ha reclamado ya la familia de Griñán y que podrían plantear también los otros cuatro condenados por esta causa, que son los ex consejeros Carmen Martinez Aguayo y Francisco Vallejo Serrano, el viceconsejeros Jesús Rodríguez Román y el ex director de la Agencia Idea Miguel Angel Serrano Aguilar.

En el voto particular que firman las dos magistradas se considera probado que los procesados colaboraron con sus actos «a la implantación de un procedimiento ilegal para la aceleración y agilización del otorgamiento de subvenciones excepcionales».

Recuerdan además que funcionarios y autoridades de la Consejería de Empleo, en la fase final de la ejecución de los presupuestos, repartieron las subvenciones «en favor de personas y empresas que carecían de derecho a ellas», con un menoscabo del caudal público, ya que se entregaron «sumas relevantes de dinero a personas y entidades de forma ilegal y con grave perjuicio para el patrimonio de la Autonomía andaluza».

Sin embargo, consideran también que «ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo». «A pesar de lo cual, y sin base probatoria para ello, se les condenó por delito de malversación en virtud de un supuesto dolo

# presunción de inocencia».

El ex presidente de la Junta de Andalucía y ex consejero de Hacienda, José Antonio Griñán. POOL

# SILVIA MORENO SEVILLA

Aval a los jueces: «Ni

lentos ni indolentes»

La sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERE, que condena a quince ex altos cargos del PSOE de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán, supone un aval hacia los jueces y magistrados de Sevilla que han intervenido en la investigación y enjuiciamiento del mayor caso de corrupción del país por el volumen de fraude, que es algo superior a los 679 millones de euros.

A lo largo de las 1.205 páginas de la sentencia, el Supremo destaca que los jueces del caso ERE ni fueron «lentos» ni «indolentes» ni tampoco tramitaron la macrocausa de una manera que pueda «catalogarse de desordenada o premiosa», dice la sentencia. Tampoco hubo «disfunciones» ni «paralizaciones», añade el fallo.

La juez Mercedes Alaya, que comenzó la investigación del caso ERE en 2011, recibió un aluvión de críticas por parte de destacados dirigentes del PSOE y del ex presidente del Gobierno Alfonso Guerra. Ahora, los abogados de la defensa habían elevado al Supremo, a través de sus recursos, los retrasos y paralizaciones que, bajo supunto de vista, había acumulado la causa a lo largo de ocho años: desde que se inició la instrucción en

2011 hasta que la Audiencia de Sevilla dictó sentencia en 2019. Si fuera así, habría que aplicar la atenuante de «dilaciones indebidas», lo que habría supuesto una rebaja generalizada de las condenas.

Pero el Tribunal Supremo no lo ve así, rechaza que haya dilaciones indebidas y, por lo tanto, no habrá

rebaja de las condenas. Al analizar los recursos de las defensas, el Supremo expone que el argumento de «mayor potencia» está en la duración total del proceso que ha sido de ocho años, «Ciertamente esun tiempo elevado, pero en modo alguno desproporcionado o indebido», afirma la sentencia.

eventual que en ningún caso quedó acreditado», añade el voto particular de las magistradas. Por ello, entienden que los cinco debieron ser absueltos del delito de malversación por haberse «vulnerado con su condena el derecho fundamental a la

Las juezas discrepan de la «prác-

tica identificación» que la sentencia de la Audiencia realiza entre el delito de prevaricación y el de malversación. «A cada uno corresponde su escenario», apuntan.

Asimismo, definen esa asimilación como un «salto en el vacio», que presupone la existencia de un «dolo eventual de difícil encaje en el delito de malversación».

«Una cosa es que ante una situación generalizada de crisis económica se elaborara y asumiera un sistema ilegal de asignación presupuestaria para dotar de agilidad la concesión y pago de las ayudas (...), y otra distinta que después, en la fase de ejecución presupuestaria, los fondos se desviaran del destino social y económico establecido en la ley con daño para el erario público».

Ello, además, teniendo en cuenta la «complejidad notoria» de la investigación, con una «ingente» documentación aportada y examinada y con una «gestión procesal» también «compleja», si se atiende al número de recursos y medidas cautelares, recoge el fallo.

En otro apartado de la sentencia, el TS recuerda que, en aplica-

ción del principio del non bis in idem, que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos, los quince condenados no pueden volver a ser juzgados por los mismos hechos. De las 137 piezas de los ERE que siguen vivas, se han celebrado cuatro juicios y quedan 133 pendientes.

# **ESPAÑA**

# **DIMISIÓN DEGRIÑÁN**

El 24 de julio de 2013, el entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, anuncia su dimisión para «preservar» a la Junta de la «erosión» del caso ERE. Y dice: «No hay ninguna figura delictiva de la que se me pueda imputar». Le sustituye Susana Díaz.

# ALSUPREMO ... EIMPUTADOS

El 31 de julio de 2014, la juez Alaya remite al TS la exposición razonada con los indicios de delito que ve en Chaves y Griñán, además de los ex consejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno. Esta última fue finalmente apartada de la causa.



# INICIO DEL JUICIO

El 13 de diciembre de 2017 arrancó el juicio con los dos ex presidentes, seis ex consejeros y 14 ex altos cargos en el banquillo, por un desvío de fondos de unos 680 millones. Tras 152 sesiones, con 120 testigos, el 17 de diciembre de 2018 quedó visto para sentencia.

# Cuarenta y cuatro condenados cumplen prisión por prevaricación

«Mi cliente tampoco se llevó un duro y cumplió en la cárcel», dice la abogada de un ex alcalde

#### MANUEL MARRACO MADRID

Si José Antonio Griñán llega a entrar en prisión se sumará a una lista que no es corta: a fecha 1 de julio, había en las cárceles españolas 44 presos cumpliendo pena por un delito de malversación como el impuesto ya de manera firme al ex presidente andaluz.

Para ellos no ha habido un indulto como el que el Gobierno da a entender que concederá a Griñán alegando que él no se lucró personalmente con el dinero público. Lo cierto es que entre esos 44 condenados y entre quienes ya han cumplido sus penas por malversación también los hay que no se llevaron dinero.

Es el caso de Luis Miguel Abós, ex alcalde la de localidad zaragozana de Letux, al que el Tribunal Supremo confirmó una pena de cuatro años y medio por malversación. Solicitó el indulto al Gobierno y pidió a la Audiencia Provincial que suspendiera el cumplimiento de la pena de prisión mientras el Gobierno resolvía. Se denegó la suspensión en 2018 y, finalmente, también el indulto.

«El tampoco se llevó ni un duro, pero cumplió la pena en la cárcel», explica su abogada, María José Sancho. Resalta que el jurado ratificó que, efectivamente, el dinero malversado se lo quedó el empresario que había asumido unas obras en el municipio. La petición de indulto destacaba que, puesto que el empresario se había declarado insolvente, el ex alcalde había repuesto los fondos.

No es fácil obtener un indulto del delito de prevaricación. Dejando a un lado los concedidos por el procés y sus peculiaridades, la última medida de gracia para evitar la entrada en prisión por ese delito es de 2013. El Gobierno del PP indultó parcialmente la condena a la miembro de la ejecutiva del PSOE en Sevilla-Este María Dolores Mateos Sánchez. Los tres años de prisión por el uso de unos vehículos que no eran suyos quedaron en dos y pudo así eludir la cárcel.

La lista de los 44 penados actuales incluye tanto cargos públicos y funcionarios como los ciudadanos particulares con los que cometieron el delito. Una reciente entrada en prisión es la del ex alcalde de Navalvillar de Pela (Badajoz) Manuel Sánchez Custodio. Cumple una condena de cinco años y tres meses por malversación y prevaricación. En su

caso, por percibir fondos del Ayuntamiento de forma no justificada.

Están actualmente cumpliendo penas de prisión, por ejemplo, la ex consejera de Turismo de Valencia Milagrosa Martínez, por la rama del caso Gürtel relativa al montaje de

# La lista incluye casos de quienes no se lucraron personalmente

los stand de Fitur. No se llevó dinero, pero sí regalos de la trama corrupta. Por Gürtel y por llevarse dinero cumplen también condenas firmes el ex consejero Alberto López Viejo y los ex alcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.

Más allá del delito de malversación, los presos por todas las categorías que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera corrupción suman 124 internos.

La cifra precisa de «población reclusa» que el Ministerio del Interior aporta al Consejo solo tienen en cuenta el delito más grave. Así que a los 44 habría que sumar a encarcelados con malversación pero con otro delito más grave. Es el caso de la exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, a la que se puso más pena por cohecho que por malversación.

Es fácil que los números oficiales varíen, porque hay condenas recientes. Entre ellas, los tres años y medio confirmados por el Tribunal Supremo hace dos meses al ex conseje ro popular de Interior de Baleares José María Rodríguez.

Pero sin duda lo que –antes de que los indultos entren en juego—podría mover la cifra significativamente es el caso ERE. Además de Griñán, otros nueve acusados han visto confirmadas las penas de prisión. Con ellos, la cifra de reclusos por malversación podría superar holgadamente el medio centenar.

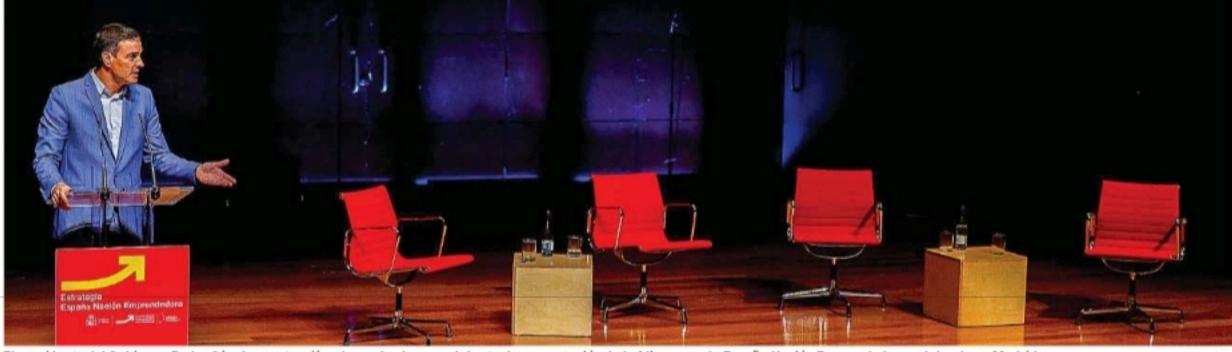

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en la claus ura del acto de presentación de la Alianza por la España Nación Emprendedora celebrada en Madrid. EFE



# $El\ buen\ prevaricador$

Griñán basó su defensa ante el Supremo en que «no puede malversar quien en ningún caso puede decidir sobre el destino de los fondos». El TS adopta tono profesoral y aclara: «Para la existencia de prevaricación no se precisa que el autor actúe guiado por motivos de interés personal o con un ánimo de enriquecimiento o beneficio personal, siendo suficiente que las resoluciones que se dicten estén orientadas a eludir el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos». Griñán conocía las normas y las esquivó. Pudo impedir las ilicitudes y las amparó y consintió.

El TS no dilucida ni concluye que la institucionalización del sistema clientelar estuviese destinada a conservar el poder y ejercerlo en régimen de monopolio, aunque advierte de los «fines políticos» de la trama. Por eso precisa que la crisis social generada por la crisis financiera «no habilita ni es motivo para conceder subvenciones al margen de la legalidad, ni justifica que se seleccione a los beneficiarios sin atender a criterios objetivos y sin exigir requisito alguno, con posposición del resto de los potenciales beneficiarios». El toreo a la Ley provoca discriminación. Los distintos gobiernos socialistas de la Junta actuaron arbitrariamente, en beneficio propio o de quienes designaron abusiva, discrecional y caprichosamente como agraciados. Chaves, Griñán y compañía convirtieron a la Junta en una lonja de favores con dinero público.

La defensa de Griñán sostuvo que el grueso de los hechos sucedió cuando él noejercía cargo en la Junta. Sin embargo, Griñán extendió la trama pues aplicó e introdujo modificaciones presupuestarias contra el criterio de algunos técnicos, que advirtieron repetidamente de las irregularidades. Griñán evitó los controles. El Partido Socialista andaluz organizó una trama mastodóntica que condenó a la precariedad, estrechez y paro a una parte de su sociedad.

Los auténticos señores del poder entienden el «sectarismo como virtud» [la expresión es de Varela Ortega]. El TS desmonta todos los pretextos manejados por los amigos políticos: la Ley no entiende de coartadas ni excepciones; los cabecillas y desvalijadores no sólo conocían de las prácticas ilegales sino que maniobraron para ocultarlas. A Griñán le queda una salida: la «desjudicialización» de la que alertó Lesmes. A Griñán le urge ahora tanto como a Sánchez el control del Constitucional.

4\_95482548

# **ESPAÑA**

#### FALLO Y RECURSO

El 19 de noviembre de 2019, Griñán y Chaves son condenados: 6 años de prisión al primero por delitos de malversación y prevaricación y 9 de inhabilitación especial por prevaricación el segundo. En junio de 2020, Chaves presentó un recurso y e1TS vio «absurda» su coartada.

# 23.000.000€

De los 679 millones de euros repartidos arbitraria e ilegalmente, sólo han vuelto a las arcas públicas andaluzas 21 millones (más otros 1,8 millones que deberían llegar en breve). Sólo un 3,3% del botín de los ERE.

# EL GOBIERNO SE ABRE AL INDULTO

El 18 de agosto de 2022, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que el Gobierno estudiará «con rigor» la petición de indulto de Griñán. Después, la ministra de Justicia señaló que «no sería la primera vez» que un Gobierno concede la medida de gracia.

# SENTENCIA ÍNTEGRA DEL SUPREMO

Ayer, el Supremo notificó la sentencia integra de más de 1.000 folios del fallo que ya adelantó el 26 de julio. El Alto Tribunal da por probada la trama de los ERE fraudulentos de Andalucía y ratifica las condenas a quienes fueran los máximos responsables de la Junta.

# «Razones humanitarias» frente a la preocupación electoral

«Es todo tan triste como para querer morir, pero tan injusto como para querer luchar». De esta manera se puede resumir el pensamiento de José Antonio Griñán, cumplidos los 75 años, desde el día en el que fue condenado a pena de cárcel por el Tribunal Supremo. Los últimos tres años los ha pasado redactando un libro que se presentó en Madrid

hace unos meses con la asistencia del PSOE de antes, el de ahora y el de siempre. Encabezado por los ex presidentes Felipe González y José Luis Rodriguez Zapatero, cuya sintonía en este asunto es total, no como en otras cuestiones políticas.

Desde el título del libro -Cuando ya nada se espera- hasta las sinceras declaraciones en distintas entrevistas -«si me condenan mi vida habria terminado»⊢ no dejan lugar a dudas del sufrimiento intimo del ex presidente andaluz. «Ni las tareas de la casa, ni las que yo me imponía, ni las ca-

minatas que hacía, cada amanecer, solo, triste, cansado, pensativo y viejo, conseguían distraerme de lo que ya vivía como una tragedia», relata en su libro en el que, por lo demás, hay poco espacio para la autocompasión. La obra es un compendio muy completo y erudito sobre la Transición y el papel del PSOE en la transformación de España de las últimas décadas.

La relevancia política de Griñán en el socialismo liderado por Felipe González ha llevado a dirigentes –de todas las tendencias orgánicas- a hacer causa común con el ex ministro de Trabajo. Si bien durante los trámites procesales, el ex presidente andaluz fue apartado del partido y tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez -en aquel momento de primarias tan tenso- no quisieron saber nada del procesado Griñán. Ahora, sin embargo, la ex presidenta de Andalucía –a quien Gri-

nán dejó en su puesto- ha firmado la petición de indulto de la familia del ex presidente alegando que «Pepe es un hombre honesto, honrado, hay argumentos de sobra para justificar el indulto».

El posible indulto al ex presidente del PSOE ha suscitado un debate en el seno del partido. No todos los altos cargos socialistas han querido firmar la petición.

Juan Espadas, el secretario general del PSOE andaluz, lo ha anunciado públicamente. Pero otros presidentes autonómicos y muchos cargos públicos tampoco lo han firmado por considerar que sus responsabilidades públicas se lo impedian desde un punto de vista moral.

No hay discrepancias en el PSOE acerca de la honradez per-

sonal de José Antonio Griñán, pero sí un debate acerca de las repercusiones que un posible indulto tendría para los socialistas, pre-

cisamente en un año electoral. «Son razones humanitarias las que deben alegarse para el indulto, sabemos todos el terrible impacto que tendría el ingreso en la cárcel para un hombre como el. En los últimos años algunos po-

líticos han ido a la cárcel, pero por robar para si o para el partido. No es el caso de Griñán, por eso tanta gente se ha solidarizado

con él después de la sentencia», señalan los dirigentes socialistas.

Hay pocos socialistas que crean que el posible indulto no

> vaya a pasar factura al PSOE. La mayoría del partido asume con preocupación que la concesión del indulto en un momento de retroceso en los sondeos de intención de voto es un elemento

perturbador. El presidente Pedro Sánchez, sus ministros y los dirigentes del PSOE han defendido de forma tajante la inocencia del ex presidente andaluz, y

**LUCIA MÉNDEZ** 

no han descartado la posibilidad de conceder el indulto solicitado por la familia de Griñán.

El Gobierno, sin embargo, esperará a que se resuelvan los recursos que presentará la defensa ante la Audiencia Provincial para pedir la suspensión del cumplimiento de la pena en tanto no se resuelva el indulto, y ante el Tribunal Constitucional en amparo.

De no prosperar esos recursos, lo cual significaria el ingreso en prisión del dirigente condenado, los plazos empezarian a correr para que el Gobierno

resolviera el expediente de indulto, a menos de un año de las municipales y autonómicas, en las que los presidentes y los alcaldes socialistas se juegan el todo por el todo. Y a poco más de un año para unas generales que se presentan a cara de perro para el PSOE. Este escenario no es precisamente el mejor para una decisión que tendrá que tomar Pedro Sánchez, sabiendo que en este caso las «razones humanitarias» entran en colisión con los intereses electorales del partido.

El Gobierno espera que el PP no haga demasiado ruido contra el indulto. Feijoo ha dicho que no tiene ningún interés en ver a Grinan en la carcel, aunque también critica que un partido se pueda indultar a sí mismo. Hay que recordar que fue un Gobierno del PP quien indultó a los socialistas Barrionuevo y Vera, condenados por el caso Marey.



Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Felipe González, en el cierre de la campaña de las elecciones europeas en junio de 2009. EFE

# La petición de indulto no frena la prisión

#### MANUEL MARRACO MADRID

La notificación de la condena firme abrio ayer la puerta a que Justicia tramite la solicitud de indulto de la familia y otras peticiones en el mismo sentido que puedan llegar al ministerio.

# P. ¿Qué trámites se inician ahora para elindulto?

R. Principalmente, recabar el parecer del tribunal sobre la concesión o no del indulto. En estecaso, el informe lo elaboraría el Supremo, ya que ha corregido parte

de la sentencia inicial y ha dictado una nueva. El tribunal, a su vez, debe pedir el mismo informe a la Fiscalia. Con esos escritos, el Gobierno ya puede resolver. Lo que no puede hacer es indultar en el siguiente Consejo de Ministros, porque los informes son preceptivos. El Supremo no tiene un plazo tasado para remitir los escritos al Ministerio de Justicia.

# P. ¿El Gobierno está vinculado a los informes?

R. No. Puede conceder

el indulto aunque el tribunal y la Fiscalia se opongan. La única limitación es que si el tribunal es contrario, el indulto solo puede ser parcial, no total. Pero eso es frecuente y lo que se hace es dejar la pena en dos años o menos, lo que permite eludir la prisión.

# P. ¿Se puede entrar en prisión estando pendiente la petición de indulto?

R. Sí. Griñán podrá pedir a la Audiencia Provincial, que es la encargada de ejecutar la sentencia, que suspenda el

na mientras se resuelve la medida de gracia. Pero es una decisión del tribunal, que también puede ordenar la ejecución inmediata de la pena de prisión. De hecho, es lo habitual en penas elevadas. Y el Gobierno no podría impedir esa decisión de los magistrados. Los condenados tienen también la opción de pedir la misma suspensión al Tribunal Constitucional al tiempo que presentan un recurso de amparo. De nuevo, solo en escasisimas ocasiones el TC concede la medida cuando se trata de penas «graves», es decir, que como la de Griñán superan los cin-

co años de cárcel.

cumplimiento de la pe-

# **ESPAÑA**

# PP, Ciudadanos y Vox exigen a Sánchez que no indulte a Griñán

Reclaman que se cumpla la sentencia y que se recupere todo el dinero desviado

#### J. LAMET / V. COLL MADRID

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso ERE, notificada ayer, no sólo certifica definitivamente el alcance del fraude público más voluminoso de la historia democrática de España, sino que pone al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán camino de la cárcel, al confirmar su condena a seis años de prisión por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Su familia pide un indulto que evite su entrada en prisión.

Pero, ante la rotundidad del fallo, los principales partidos de la oposición exigieron que se cumpla la sentencia y que el Gobierno no se plantee el indulto para los condenados, con la vista puesta en Griñán. Para la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se trata «del mayor caso de corrupción de la historia de España» y tiene una especial gravedad por la condena de Chaves y Griñán, ya que ambos no sólo presidieron Andalucía, sino, también, el PSOE. «Una vez que se confirman las sentencias y no hay lugar a dudas, lo que toca es que se cumplan, y no que el Gobierno los indulte», advirtió.

La oposición cree que el Gobierno le absolverá a pesar de todo

# El PSOE insiste en que Griñán y Chaves «no tocaron un euro» de lo defraudado

Desde el PP andaluz, su secretario general, Antonio Repullo, insistió en que «las sentencias están
para cumplirlas», porque si no se
producirían «agravios comparativos entre ciudadanos de primera y
ciudadanos de segunda». Al tiempo, consideró que el PSOE de Andalucía «tiene que pedir perdón a
los andaluces, que lleva una década sin hacerlo», según informó
Europa Press desde Sevilla. Endeclaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de
Andalucía, Repullo señaló que si

«a Pedro Sánchez le interesa indultar a un compañero, entiendo que quiere que el indulto se produzca». Pero no fue a más.

El PSOE, por su parte, reiteró que «no hay sombra de duda» sobre Griñán, «en lo que se refiere a un enriquecimiento personal», e insistió en que ni él ni Chaves «tocaron un euro». Los socialistas recuerdan que es la familia de Griñán la que estudiará los votos particulares publicados con la sentencia para el recorrido judicial y las acciones que «consideren oportunas», ya que ésta está en su derecho de solicitar el indulto.

Con absoluta contundencia reaccionaron el resto de partidos que componen la oposición. En Vox celebraron ayer que con esta resolución triunfe «el imperio de la ley» y llamaron a «cumplir y ejecutar» la sentencia, sin apoyo ninguno a una posible petición de indulto. El portavoz de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, habló de un dia «importante» para la historia de la región. Desde el partido de Santiago Abascal, eso si, interpelan al Ejecutivo autonómico de Juanma Moreno. Gavira instó ayer al popular a recuperar el dinero dilapidado años atrás por sus antecesores en la Junta: «Andalucía no puede perder ni un solo céntimo», especialmente, dijo, con el turbulento otoño que se aproxima en el plano económico.

Quien también descarta toda opción de indulto es Ciudadanos. Los naranjas creen que la ratificación del Supremo dinamita cualquier teoría que sostenga el PSOE para justificar el perdón de Griñán. «Se agota el argumentario», advirtió ayer el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal. De hecho, el aviso del conjunto de la oposición a nivel nacional al presidente del Gobierno es claro, una vez conocida la confirmación de la sentencia: «Sánchez ya no tiene excusa», se recalcó desde el partido coordinado por Inés Arrimadas, «O descarta el indulto», opinó Bal, «o irá al choque con el Supremo».

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, aseguró que Griñán tiene que ser tratado como cualquier ciudadano y no tener «privilegios» de político como ocurrió, a su juicio, con condenados de los GAL.



ANTONIO HEREDIA

LOS REYES, EN GUADALAJARA. Los Reyes inauguraron ayer la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, que pasará a tener II6.000 m² frente a los 54.000 anteriores. Felipe VI y Letizia, en la víspera de su 50 cumpleaños, estuvieron acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

# Robles confirma la formación de ucranianos

La ministra de Defensa habló sobre el acuerdo con Zelenski para entrenar a sus tropas en las instalaciones de Zaragoza

# MARINA PINA MADRID

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó ayer que España formará a tropas ucranianas en Zaragoza como parte del
compromiso adquirido con Zelenski. Robles viajó junto con el
ministro de Asuntos Exteriores,
José Manuel Albares, hasta Portugal, donde mantuvieron una reunión con sus homólogos lusos
en la que Robles habló sobre el
apoyo militar que España está
dando a Ucrania para combatir el
ataque ruso.

En un momento de ese encuentro la ministra hizo una valoración positiva de una posible misión de la Unión Europea de asistencia a Ucrania, que por razones de eficacia, podría desarrollarse no solo en países limitrofes sino también en territorio nacional, donde se dispone de las mejores opciones de simuladores, centros de adiestramiento e instructores especializados.

Así, la ministra confirmó la información publicada por EL MUNDO en la que se desvelaba este plan, que ya está muy avanzado. A España ya han llegado a lo largo de estos meses 600 militares ucranianos heridos que han recibido asistencia médica en Zaragoza. Ahora será en esas instalaciones de la capital aragonesa donde también formen a los soldados, que trabajarán con simuladores y con las mismas armas que utilizarán en el frente. Además, habrá traductores oficiales para facilitar el trabajo.

Para Robles, la Cumbre de la OTAN en Madrid el pasado junio ha supuesto un importante punto de inflexión, que ha puesto al conjunto de los aliados en una senda común adecuada para

# Ucrania está insatisfecha con el compromiso y la ayuda de España

afrontar los desafíos de la situación provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Además, la formación de militares en suelo español se aproxima a la ayuda que el embajador de Ucrania en España trasladó a la ministra. Robles visitó la Embajada el pasado verano, días después de desechar la idea de enviar a Ucrania los tanques Leopard que en un primer momento querían donar a las tropas. El mal estado de los tanques, que llevaban una década en desuso, impedía el envío.

Ucrania se ha mostrado en varias ocasiones insatisfecha por la colaboración de España. Sin embargo, el Ministerio de Defensa argumentó que «en todo este tiempo, nuestro país no ha dejado de enviar material para la legitima defensa del pueblo ucraniano, aunque por estrictas razones de seguridad, y otras que afectan a otros países, no se han precisado los detalles». Estos días ya han llegado a Ucrania el envio realizado a finales de agosto con vehículos acorazados, artilleria y un sistema de misiles además de mil toneladas de gasoil y vestuario militar para el frío.

Este esfuerzo que el Ministerio hace desde verano trata de compensar las críticas y el descontento que el Gobierno de Zelenski expresó en público por la falta de colaboración de España. Su embajador llegó a confesar: «No puedo decir que estemos satisfechos, ni que estemos recibiendo todo lo que España podría suministrar. Sé que el proceso es dificil, pero necesitamos que todo se haga más y más rápido».

1 05/19/15/19

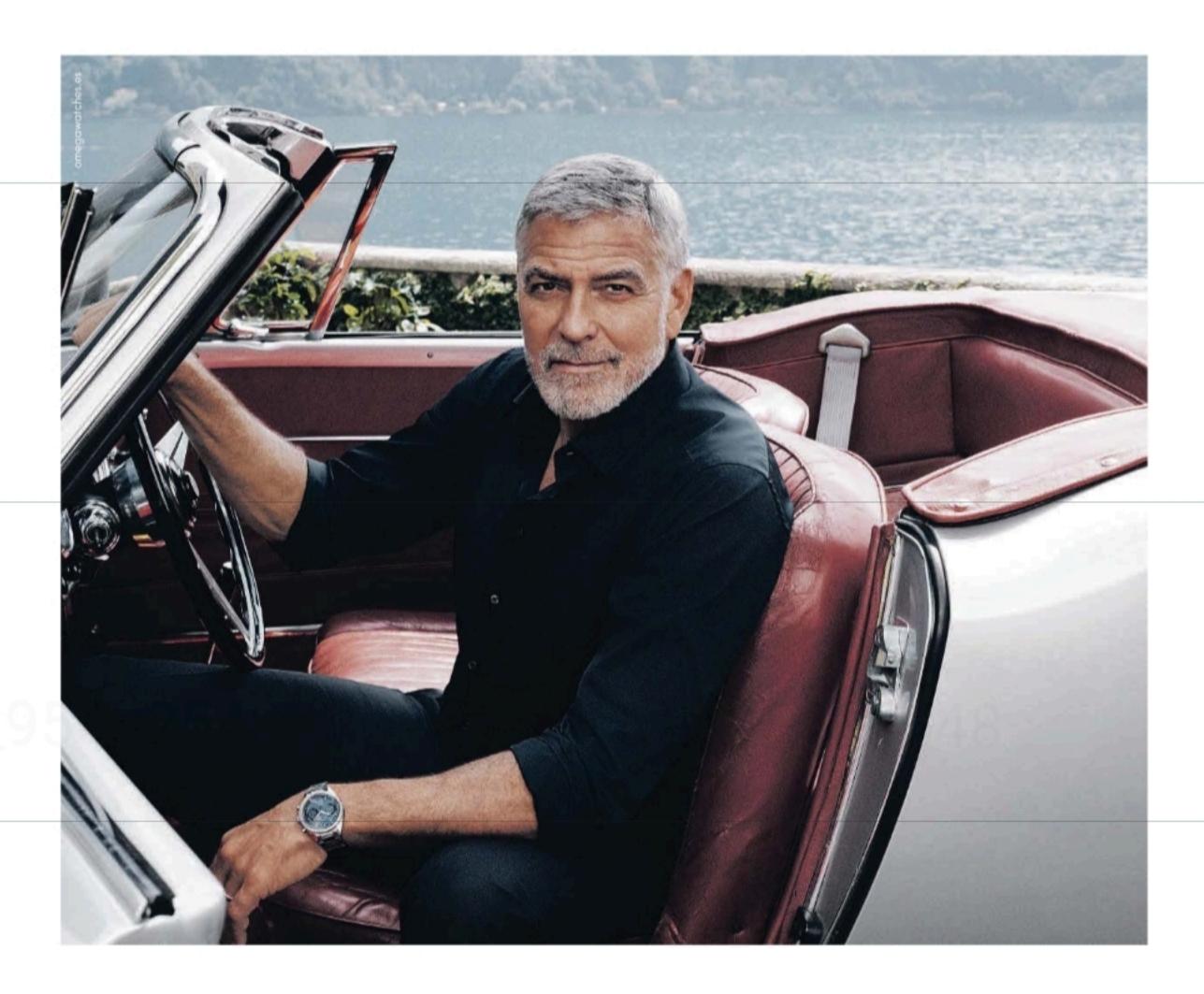



SPEEDMASTER '57 Co-Axial Master Chronometer

# VUELVE UN ICONO CLÁSICO

Con sus exclusivas agujas Broad Arrow y la escala taquimétrica en el bisel, el Speedmaster '57 es un emblema del primer y revolucionario Speedmaster que se lanzó en 1957. Para la última actualización, OMEGA ha elevado el espíritu clásico a otro nivel, con un estilo más delgado, un color extraordinario y un movimiento Co-Axial Master Chronometer que lleva la precisión a la máxima categoría. Este reloj tan duradero es compañero inseparable de George Clooney y representa el aspecto original y atemporal de la línea Speedmaster.



# El PSOE apoya que el euskera sea el «eje central» en la escuela vasca

# La Ley de Educación del PNV respaldada por los socialistas elimina el modelo en castellano

#### JOSEAN IZARRA VITORIA

Los 43.198 estudiantes vascos que aun se forman en castellano en el sistema educativo del País Vasco perderán a partir del curso 2023-2024 la posibilidad de elegir el castellano como lengua vehicular. La nueva Ley de Educación impulsada por el Gobierno de Urkullu elimina de facto la posibilidad de elegir el castellano para imponer el euskera como «eje central» de la educación con el objetivo de que todos los escolares acrediten el conocimiento y uso del vasco al finalizar sus estudios. El borrador de la ley consensuado por PNV y el PSOE vasco será aprobado en las próximas semanas por el Gobierno vasco y tramitado a partir de diciembre en el Parlamento Vasco con el objetivo de que entre en vigor en el próximo curso escolar.

El consejero Bildarratz ha finalizado la elaboración de la futura
Ley de Educación que se basa en
un acuerdo alcanzado por PNV y
PSE-EE junto a EH Bildu y Podemos. El texto articulado que será
tramitado en la Cámara vasca establece en su artículo 69 que cada
centro educativo -tanto los públicos como los concertados- elaborará su «proyecto lingüístico» con
el criterio impuesto de que «el euskera se sitúe como eje central y en el
que las dos lenguas oficiales y, al

menos, una lengua extranjera, se consideran lenguas de aprendizaje». El castellano, que prácticamente no se cita en la futura norma, queda relegado a los objetivos de euskaldunización de la totalidad de los 361.000 alumnos escolarizados en el curso 2022-2023 en Euskadi.

La nueva norma supone un paso más en el proceso de la euskaldunización de todos los escolares vascos después de décadas en las que los colegios con formación en castellano –tanto públicos como concertados– se han ido reduciendo hasta el punto de que en Guipúzcoa ya no hay ninguna escuela pública con línea en castellano o modelo A. En este curso escolar, se han matriculado 1.195 niños de entre 3 a 5 años en castellano, frente a los 7.395 en un modelo mixto con preponderancia del euskera y 40.256 escolares de esta edad que estudiarán solo en euskera.

La futura Ley de Educación vasca no solo impone la obligación de acreditar un nivel B2 de conocimiento y uso del euskera sino que impone a los centros su utilización en actividades extraescolares y en la comunicación exterior. De esta manera, recoge que en el denominado proyecto lingüístico de cada centro también se incorporará «las propuestas de actividades extraescolares que vayan encaminadas a asegurar el uso ambiental de la lengua vasca». Además, se establecen varios artículos para fomentar el «uso ambiental del euskera» tanto en el centro como las actividades paralelas que realicen los escolares, los docentes y el personal de cada colegio.

Para lograr la «generalización del uso del euskera» la futura norma educativa vasca establece que «en los centros educativos financiados con fondos públicos, el euskera ha de ser normalmente el vehículo de expresión en las actividades de proyección externa».

Tras desvelarse el contenido del borrador elaborado por el Departamento de Educación, Podemos denunció el incumplimiento por Bildarratz de lo acordado para reforzar la educación pública frente a la concertada. «La propaganda que se está vendiendo es humo» advirtió la portavoz Miren Gorrotxategi. Tanto PP+Cs como Vox se opusieron al primer acuerdo sobre el que se basa este texto articulado.

# Investigan si se obligó a un policía a hacer una prueba en catalán

Citan como acusadas a una inspectora de la Urbana y a una psicóloga por prevaricar en una selección

# GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA

El Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona ha citado como investigadas a una inspectora de la Guardia Urbana de Barcelona y una psicóloga de una empresa externa al Ayuntamiento de Barcelona que participaron en un proceso de selección para cubrir 50 plazas de sargento por promoción interna en este cuerpo policial en marzo de 2020 y que presuntamente impidieron a uno de los aspirantes poder realizar una de las pruebas en castellano. En concreto, la querella, presentada por un cabo de la Guardia Urbana que aspiraba a una de esas plazas, señala que fue convocado a una entrevista con las acusadas como parte del proceso selectivo.

«Iniciada la prueba, las entrevista-

# El cabo pidió realizar una entrevista en castellano al ser su «lengua materna»

doras con conocimiento del derecho que le asistía de realizar la prueba en cualquiera de las lenguas oficiales, castellano o catalán, no le dejaron hacerla en castellano», señala la querella presentada por el abogado José-María Fuster-Fabra en representación del aspirante y recuerda que la prueba «no se trataba de una entrevista para valorar la lengua catalana, ni una prueba que por mandato legal tuviera que realizarse en catalán».

El aspirante informó que haría la entrevista en castellano ya que es su «lengua matema» y «podía desenvolverse mejor», aunque aseguró que dominaba el catalán. «Pese a ello, le fue denegado ese derecho» remarca la querella que asegura que las investigadas le dijeron «que no era posible hacer la entrevista en castellano sin dar motivación alguna». En la prueba obtuvo 2,75 puntos de 10 posibles y el informe de valoración de esta prueba, firmado por las querelladas, que está en el expediente administrativo se indica que «aunque el aspirante ha pedido hacer la prueba en castellano y manifiesta su dificultad para expresarse en catalán, ha mostrado escasos recursos comunicativos con carencias en el momento de estructurar, argumentar y priorizar los aspectos más importantes».

Además, añadieron que «en ciertos momentos no ha sido capaz de
entender correctamente las preguntas que se le hacían, mostrando poca
agilidad cognitiva y dej ando frases
sin completar» y añaden que la decisión de «no apto» se tomó por sus «carencias a nivel competencial que demostró para ocupar el cargo de sargento, en ningún momento tuvo nada que ver con la lengua en la que se
expresó, que fue libremente elegidapor él, como hacen todos los aspirantes, que deciden hacer la entrevista
en catalán o castellano».



FERNANDO ALVARADO / EFE

ANNA GABRIEL, ANTE EL SUPREMO. La ex diputada de la CUP Anna Gabriel compareció ayer ante el TS por la causa que tiene abierta por deso bediencia desde 2018, año en que huyó a Suiza. Fue arropada por el independentismo al tiempo que las cúpulas de ERC y Junts se reunían en Barcelona para apaciguar su crisis.

Sin embargo, el cabo de la Guardia Urbana recurrió esta prueba al Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona que le dio la razón y acordando que «se repita el proceso selectivo, permitiendo que conteste en la lengua cooficial que libremente escoja, considerando probado que la prueba la hizo en catalán y se le prohibió hacerla en castellano». Por eso, la querella considera que presuntamente las investigadas cometieron prevaricación, falsificación documental y delito cometido por funcionario público, ya que la sentencia contenciosa deja claro que el aspirante «se expresó en catalán, según él, por imposición del tribunal y según la demanda por elección propia» aunque el informe del expediente señala que el cabo «solicitó expresarse en castellano».

Así, la querella remarca que las investigadas, que deben declarar en noviembre, supuestamente tomaron una decisión a sabiendas que era injusta y alteraron el informe que consta en el expediente para señalar que había sido el aspirante quien decidió hablar en catalán y no una imposición del tribunal que lo evaluaba. Además, se tiene en cuenta que un delegado sindical que estaba el día de la entrevista declaró que cuando el cabo «solicitó expresarse en castellano se le dijo que no, negándole tal posibilidad».

# La sucesora de Oltra mira a 2023 y anticipa la pugna en Compromís

Aitana Mas no se descarta como candidata a la Generalitat frente al plan B de Baldoví

NOA DE LA TORRE VALENCIA

Cuando Mónica Oltra dimitió tras su imputación y Compromís propuso a Aitana Mas para sustituir a la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, la noticia pilló a esta última por sorpresa, de viaje en el extranjero y sin apenas margen para negarse. Aterrizó en el cargo diciendo que seria una vicepresidenta «temporal». Tres meses después, sin embargo, Mas ha dado un paso al frente esbozando las líneas del que quiere que sea el tercer Gobierno tripartito de izquierdas y va ni siguiera se descarta como candidata de Compromís a la Generalitat.

El futuro judicial de Oltra mantiene en vilo a toda la coalición valencianista, donde paradójicamente el partido más fuerte no es el de la ex vicepresidenta (Iniciativa, en cuyas filas está también la propia Mas). Esto ha llevado al socio de Compromís con más peso (Més, el antiguo Bloc y el sector más nacionalista de la coalición) a preparar internamente el escenario para un recambio de Oltra, en caso de que los tiempos judiciales le frenaran el pasopara una vuelta a tiempo a la política. Es decir, en caso de que no

se archivara la causa que investiga la actuación de la Consejería de Igualdad con la denuncia por abusos de una menor tutelada contra el ex marido de Oltra.

El hiperliderazgo de Oltra -artífice de los grandes éxitos electorales- no lo discute nadie en Compromís. Y, de hecho, se ha modificado el reglamento de primarias para que la ejecutiva pueda alterar su resultado a última hora y meter en listas a Oltra si sale indemne de los tribunales. El plan B, sin embargo, pasaba en Més por aupar a Joan Baldovi. El diputado en el Congreso ha multiplicado en los últimos meses su agenda con todo tipo de actos en la Comunidad Valenciana. Su mayor popularidad entre el electorado valenciano ha pesado en un partido donde ha sido difícil —por no decir imposible— dejar espacio para el desarrollo de otros liderazgos a la sombra de Oltra.

Baldoví es la opción de Més, que a su favor puede esgrimir también que desde 2011 nadie de esta formación dirige Compromís, fruto de un equilibrio de fuerzas en el que participan igualmente Els Verds. Sin embargo, Iniciativa no parece Mas se lo está pensando y ni mu-



Mónica Oltra y Aitana Mas en el traspaso de la cartera el pasado junio. EUROPA PRESS

que vaya a regalar fácilmente a su socio el protagonismo en la coalición. Y menos cuando lo que está en juego es qué sector de Compromis asume definitivamente el timón de cara a un hipotético futuro sin Oltra. En este sentido, Aitana

cho menos se baja de esta particular carrera interna.

«Me doy un par de meses para pensarlo; aún es pronto», aseguró. Si Mas se acaba postulando como cabeza de cartel de Compromís en 2023, aprovechando la plataforma que le brinda la Vicepresidencia de la Generalitat, la pugna en el seno de la coalición puede estar de nuevo servida: el partido minoritario de Oltra frente al que tiene más militantes, una mayor tradición histórica y un claro arraigo en el territorio. Porque una cosa es el respaldo sin fisuras a una dirigente que toda la coalición considera víctima de una «cacería de la extrema derecha» y otra abrir en serio el melón de la sucesión. Aquí no hay unanimidad y la realidad es que Iniciativa no confirma a Baldovi.

Mientras tanto, Aitana Mas juega sus cartas. En los últimos días ha intentado marcar incluso el paso al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, dejando claro el posicionamiento de Compromís en la negociación de los presupuestos de 2023 -«los primeros del tercer Gobierno del Botànic»— o instando a sus socios a repensar el modelo de mestizaje político si las umas de mayo mantuviesen a la izquierda en el poder.

En este sentido, Mas no desvela si será la candidata de Compromís en las elecciones autonómicas de 2023, pero ejerce de líder como lo hacía en su día Oltra (y con la vista puesta más allá de mayo). Ya ha dejado claro que «las consejerías no son departamentos estancos» o que «hay que revisar la macrocefalia del Botànic». Dicho con otras palabras, que Compromís peleará por otras carteras si se reedita el tripartito (la de Hacienda, hoy en manos del PSOE, está en el punto de mira) y que el control de Puig sobre políticas que no son de su competencia es algo a replantear.



# **ESPAÑA**



Voluntarios de Cruz Roja atienden ayer en Arrecife a varios hombres de origen magrebí rescatados por la Guardia Civil de una patera cerca de la costa de Lanzarote. EFE

# La ruta de Argelia y Canarias se desborda: 900 migrantes en 7 días

# El arco mediterráneo recepciona a 600 personas procedentes de las costas de Argel

# GEMA PEÑALOSA MADRID

El acercamiento diplomático del Gobierno a Marruecos y su zancadilla a Argelia está afectando a España por partida doble porque, según los datos que manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha sumado a Argel como enemigo y no ha logrado que Rabat contenga la inmigración ilegal. Ahora, el país tiene dos frentes abiertos en materia migratoria.

La semana pasada se registro

una cifra récord que ha inquietado a los agentes que vigilan las fronteras: 900 migrantes en el arco Mediterráneo y en la denominada ruta canaria. Las costas de Almería, Murcia, Alicante y Baleares recepcionaron a 600 personas procedentes de Argelia mientras que las otras 300 llegaron a Canarias desde Marruecos.

Esta realidad constata que la costa atlántica marroquí hacia Canarias continúa activa y que Rabat

tiene un «doble juego»: frena la oleada de cayucos en el Estrecho de Gibraltar pero abre la mano en Canarias, con lo que aumentan las embarcaciones procedentes de Cabo Espartell, Tarfalla y Tan-Tan.

La estadística el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) también evidencia que Argelia, que cumplía con los tratados de la ley de Extranjería antes de que Pedro Sánchez cambiara la postura sobre el Sáhara, continúa

de safiando a España en materia migratoria. Además, las nuevas relaciones con Argel se traducen en que de sus costas partan personas de países que antes no tenían posibilidades de alcanzar España por esta vía. Muchos de los migrantes llegados a Baleares tenían nacionalidad siria, yemeni, paquistaní, egipcia y tunecina.

El caso de Canarias preocupa especialmente a los agentes ya que la subida ha sido muy nota-

ble. Según la estadística que manejan, en lo que va de año han llegado a Canarias 11.000 personas, un 15% más con respecto al mismo periodo de 2021 y, aseguran, «un 175% más que en 2020». El secretario de comunicación de Jucil -la agrupación mayoritaria de la Guardia Civil- Agustín Leal criticó con dureza la situación.

«No hay politica migratoria por parte de este Ejecutivo y así se

# El descontento argelino abre la puerta a egipcios, paquistanies o sirios

# Marruecos 'desvía' la inmigración a Canarias tras 'blindar' el Estrecho

provoca un efecto llamada que los traficantes de personas están aprovechando», alertó. «La solución pasa por aplicar la ley y, de una vez por todas, mandar un mensaje claro de que toda aquella persona que viole la frontera tiene que ser expulsada del país. No se aplica la normativa por una dejadez manifiesta y una falta de responsabilidad por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno», zanjó Leal.

Por último, el secretario de comunicación de Jucil recordó la «necesidad» de reforzar las plantillas de la Guardia Civil para abordar este nuevo escenario y advirtió que la oleada de pateras procedentes de Argelia se recrudecerá en los próximos tres meses, cuando el viento es más favorable. La estadística del CENIF cifra en 15.417 las personas que en lo que van de 2022 han llegado a España por rutas clandestinas frente a las 15.909 de todo 2021. De ellas, un 14,26% procedía de Argelia y un 84,13% era de Marruecos. Siguiendo esta progresión, indican agentes de Fronteras, el año 2022 terminará superando al anterior ejercicio en materia migratoria.

# Delgado aspira a ascender a fiscal de Sala tras cesar como fiscal general

Se da por hecho que su sucesor propondrá al Gobierno su designación

# ANGELA MARTIALAY MADRID

La ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado aspira a ser ascendida a fiscal de Sala dos meses después de haber renunciado a encabezar el Ministerio Público por motivos de salud. Según informan fuentes fiscales, ha solicitado una de las dos primeras plazas de fiscal de Sala que ha salido a concurso, la de lo Militar del Tribunal Supremo. En la actualidad, solo se encuentran vacantes de fiscalías de Sala, junto con la plaza de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal, la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, que será adjudicada nuevamente al actual fiscal jefe Alejandro Luzón.

El 20 de abril Delgado se sometió a una intervención de urgencia en la columna vertebral y la recuperación no está siendo fácil. Por delante, le quedaban más visitas al quirófano y eso hizo que optara por dar un paso al lado y dejar el testigo a su hombre de máxima confianza, Álvaro García Ortiz, quien de facto llevó el peso de la gestión de la Fiscalía General del Estado en los últimos meses.

Junto con la garantía de que habrá continuidad en el proyecto de Delgado-el nuevo fiscal general ha apostado por la misma en público-, era



La ex fisc al general Dolores Delgado, EP

notorio que, con el nombramiento de su mano derecha como sucesor, la ex ministra multiplicaba las opciones de ser ascendida a fiscal de la máxima categoria de la Carrera Fiscal, un deseo que nunca ha escondido.

De hecho, dentro de la Fiscalia todo el mundo da por hecho que Garcia Ortiz propondrá al Gobierno que designe a Delgado como nueva fiscal de Sala de lo Militar.

Junto a Delgado, han solicitado la citada plaza el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista; el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Campos Sánchez; las fiscales Anticorrupción María Teresa Gálvez y Belén Suárez, o los ex fiscales superiores del País Vasco María Ángeles Montes Álvaro y Juan Calparsoro, entre otros.

ón: 07/10/22-08/10/2022 o 12/10/2022 o 16/10/2022 o 27/10/2022-02/11/2022 o 01/12/2022-12/12/2022 o 15/12/2022-09/01/2023 o 30/03/2023-10/04/2023 o anticida el propeso de reserva. Oferta sujeta a disponibilidad. Consulta condiciones. Pago en 3 meses: con tu Tarjeta El

**ESPAÑA** 

EUROPA 32€

ESTADOS desde UNIDOS 183€

LATINO- desde AMÉRICA 348€, Trayacto





# SALUD

# Así es la cesta de la compra sana

 La subida de precios lleva a renunciar a la dieta mediterránea, lo que conduce a un mayor riesgo de enfermedades a lo largo de la vida, como tumores o cardiovasculares
 La mitad de los españoles no consume verduras a diario

#### CRISTINA RUIZ MADRID

La subida de precios se ha convertido en un obstáculo más para que los españoles se alejen de los beneficios de la dieta mediterranea. La alimentación es uno de los pilares que sirve para mantener una población sana, porque una cesta de la compra llena de productos baratos, pero procesados, conduce a que suban las cifras de obesidad (un 53% de los adultos y un 20% de los menores), hipercolesterolemia (15,5%), diabetes (7,5%) e hipertensión (19,3%). Y, a su vez, estos son factores de riesgo de otras enfermedades como las cardiovasculares para las que Sanidad presentó este año una estrategia con el fin de acabar con la carga que suponen para el sistema sanitario (primera causa de ingreso hospitalario y defunción), además del impacto económico, un 0,87% del PIB en 2020, según un informe del Centro de Estudios Económicos y Empresariales (CEBR).

Esto va unido a la polémica de la cesta que ha presentado una cadena de supermercados a precios asequibles, adelantándose así al plan ideado por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón. El contenido de la misma ha recibido un sin-

fin de criticas por los artículos que contiene y la ausencia de otros. «No es representativa de las necesidades de una familia», ha sido una de las frases más repetidas por los que se acercaron a alguno de sus establecimientos. Aceite de girasol, espirales vegetales de pasta, harina de trigo, caldo de pollo, latas de atún en aceite de girasol, albóndigas en salsa, zumo de naranja, te limón, zanahoria, pan de molde... son algunos de los artículos incluidos en el pack, que deja fuera alimentos como huevos, legumbres, frutas frescas, carnes y pescados.

¿Es esa una cesta equilibrada y saludable? ¿Qué alimentos deberían incluirse? En opinión de Iria Rodríguez, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital HM Modelo de La Coruña, el primer aspecto que hay que tener en cuenta para disponer de una compra saludable es que «la cesta sea adecuada en cantidad (para no desperdiciar comida), variada y equilibrada». La referencia, una vez más, «es la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva virgen extra, y con un mayor consumo de pescado que de carne, y procurando que ésta última sea preferiblemente

magra», señala. Uno de los últimos estudios sobre los beneficios cardiovasculares de esta dieta ha sido el realizado por investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), el Hospital Universitario Reina Sofia, la Universidad de Córdoba y el CI-BEROBN, y cuyos resultados se publicaron en mayo en la revista The Lancet. En él, los investigadores concluyen, tras más de siete años de análisis, que esta dieta (rica en grasa monoinsaturada cuya fuente principal es el aceite de oliva virgen) previene la recurrencia de eventos cardiovasculares frente a una dieta baja en grasa (rica en hidratos de carbono complejos), que también es cardiosaludable.

Cabe destacar que en la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (ESCAV) se destaca que «una alimentación no saludable puede desencadenar la aparición de problemas de salud en la persona que conlleven un aumento del riesgo cardiovascular. Una dieta hipercalórica y con altos contenidos en grasas saturadas, azúcar y sal puede provocar la aparición y desarrollo de enfermedades que se consideran factores de riesgo, como la diabetes, la hipertensión arterial,

# PRODUCTOS BÁSICOS

Legum bres. La manera más saludable, sostenible y económica de cubrir las necesidades de proteínas.

Huevos. La proteína de mayor calidad siendo baratos y extremadamente versátiles.

Verdura congelada. No son nutricionalmente tan diferentes a las frescas y si sensiblemente más baratas.

Pescado congelado. Buena alternativa que conserva las propiedades nutricionales del producto.

Conservas de pescado. Tienen una larga fecha de caducidad, pero hay que vigilar que no superen el 1,25% contenido en sal.

Producto local y de temporada. Hay una gran diferencia de precio y se es responsable con el planeta. la dislipemia y la obesidad».

Además, en la hoja de ruta de prevención diseñada por el departamento de Carolina Darias se apunta que «en España, en 2020 el 28,8% de las mujeres y el 36,1% de los hombres declararon no consumir diariamente fruta fresca y el 48,1% de las mujeres y el 59,1% de los hombres, tampoco consumen diaria mente verduras, ensaladas u hortalizas».

En el otro extremo de los alimentos saludables, según expone Rodriguez, se encuentran los productos de los que hay que huir por muy baratos que sean o consumirlos de manera ocasional: los ultraprocesados. «Contienen exceso de sal, azúcar, grasas... Hablamos de pizzas, los precocinados, la bollería, galletas o las carnes procesadas del tipo salchichas y beicon», señala. Dos estudios recientes publicados en la revista The British Medical Journal han demostrado los lazos existentes entre el consumo de este tipo de alimentos y un mayor riesgo de padecer enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer colorrectal o incluso la muerte prematura. En concreto, un 19% más de probabilidades de morir por cualquier causa y un 32% más de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular.

# ANUNCIOS FINANCIEROS

Convocatoria Juntas, Transformación de Sociedades, Fusiones, Reducción Capital, Disolución Sociedades, etc

# EL MUNDO

– BOE, BORME, BOCAM —

91 542 33 92

E-mail: publicidad@debod.com



Una muestra de los productos básicos de una cesta de la compra saludable y asequible en la que no debe haber alimentos procesados. José AYMÁ



# < Con extrema pérdida de hueso solucionado en un mes>>

\*Pioneros en este sistema.

Los Doctores Carlos Gómez Oliver y Carlos Gómez Alcázar son pioneros en implantología basal con más de 18 años de experiencia en este tipo de implantes. Además, son pioneros en implantología cortical en España.

# ¿Por qué elegir implantes basales, compresivos o corticales?

Son mucho menos agresivos. Solucionan la gran mayoría de los casos sin elevación del suelo del seno y, en huesos muy disminuidos, se consigue una magnifica fijación y estabilidad.

# ¿Para quién están indicados?

Están recomendados para todas aquellas personas que quieran reponer una, varias o todas las piezas dentales en menor tiempo y minimizando el trauma. Especialmente indicados para personas con poco

Implantes corticales

Oliver & Alcázar incorpora la última tecnología en implantes para casos extremos de perdida de hueso. Estos implantes se

colocan sin hacer elevación del seno y sin

que el nervio dentario influya en ellos.

# ¿Cuánto tiempo tarda el paciente en tener la prótesis terminada?

Son implantes inmediatos (se colocan en el momento de la extracción) y de carga inmediata. El paciente sale con prótesis fija provisional y la definitiva se coloca entre 3 y 21 días, según el número de piezas y extracciones a realizar.

# ¿Es más caro este tratamiento?

No, igual que cualquier otro implante de buena calidad. El equipo de Implantología de Oliver & Alcázar con más de 30 años de experiencia le asesorará sobre el tratamiento más adecuado para solucionar su caso.

Gracias a los implantes corticales, comprensivos y basales, solucionamos el problema con una única intervención mínimamente invasiva



# NOVEDAD: sin metal Implantes de zirconio



# Dr. Gómez Alcázar

# Premio Implantólogo del año

por su constate innovación y aplicación de las últimas



# OTRAS VOCES



# **FUERA DE LÍNEA**

EDUARDO ÁLVAREZ

# Los cincuenta de Letizia

EMPACHADOS o no a estas alturas, es dificil en todo caso escapar de la obnubilación que produce el maravilloso ceremonial en sesión continua desplegado en el Reino Unido desde la muerte de quien ha sido su más grande soberana. Y lo que queda. En el siglo XXI, a las monarquías que han sobrevivido en Europa a la reconfiguración del tablero tras la Segunda Guerra Mundial cabe augurarles mucho futuro si son capaces de conjugar el compromiso ético y el valor estético de la Corona. Lo primero tiene que ver con unos estándares de ejemplaridad que, paradójicamente, a fuerza de escándalos han visto elevado su listón hasta un rango muy superior al que se le exige a cualquier otra institución, no digamos ya al conjunto de la clase política. No hace falta insistir en que por ejemplo el reinado de Felipe VI no resistiría la salida a la luz de una sola de las trapacerías conocidas del de su padre. Lo estético engloba tanto a lo que tiene que ver con el mantenimiento de una tradición renovada y a la función ceremonial y de representación de la monarquía, como a la propensión natural que ésta tiene a transmitir grandeza, solemnidad, majestuosidad; eso que «endulza la vida política», como resumió el tan manoseado Bagehot. Ese alto valor estético de la Corona y la

# No cabía esperar nada especial para festejar a Doña Letizia atendiendo a los antecedentes en los que se empecina Zarzuela

importancia del ceremonial tan cuidados allende el Canal de La Mancha son por estos lares reducidos por desgracia a una expresión muy mínima. Cumple hoy 50 años nuestra Reina. Un aniversario demasiado redondo como para que la institución hubiera aprovechado para hacer propaganda en el mejor sentido del término. Pero no cabía esperar nada especial para festejar a Doña Letizia atendiendo a los antecedentes en los que se empecina Zarzuela. Todo se redujo a la coletilla tan antimonárquica de la «estricta intimidad» cuando alcanzó la misma edad el Rey Felipe. Y tampoco hubo fastos, aunque entonces los españoles aún vivieran bajo estado de encantamiento hacia la Corona, con la llegada al medio siglo de Juan Carlos I y de la Reina Sofia, si bien ésta al menos presidió un concierto solemne en su honor que dio algo el pego. Las fiestas públicas han sido un fundamental instrumento de propaganda política en todos los tiempos. Y en el caso de la monarquía todo lo vinculado con el rito no es aderezo sino sustancia esencial. Se declaraba Dalí monárquico porque por estética, decía, no podía ser otra cosa. No es sólo una provocadora boutade. Mal negocio para la institución es dejarle todo el patrimonio de la pompa a los Windsor.



ANNA GABRIEL

# Niega haber desobedecido al Constitucional

♣ La ex portavoz de la CUP en la legislatura del 1-O, que huyó a Suiza durante más de cuatro años, negó ayer ante el juez Pablo

Llarena haber desobedecido al Constitucional porque no recibió ningún

recibió ningún requerimiento del tribunal. El separatismo catalán sigue instalado en un universo paralelo.



URKULLU / MENDIA

# La ley educativa, con el euskera como 'eje central'

◆ El Gobierno vasco, con él de lehandakari y ella de vicepresidenta segunda, presentó ayer el borrador de la refor-

VOX

**POPULI** 

ma de la ley vas ca de Educación que se caracteriza por tener el euske-

ra como «eje central» del aprendizaje en la escuela. El nacionalismo ha tenido el incomprensible apoyo del PSOE.



ÓSCAR GARCÍA MACEIRAS

# Inditex consigue unos resultados de récord

↑ Inditex, con él como consejero delegado, cerró el primer semestre de su ejercicio contable con cifras récord. El gigante textil ganó 1.794 millones de euros entre febrero y julio, un 41% más que en el mismo periodo del año 2021. Unos resultados que avalan la estrategia de negocio de la compañía gallega en un escenario económico adverso.

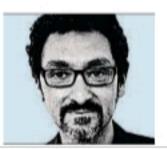

DAVID FOENKINGS

# Una novela con una historia de éxito y fracaso

♠ El escritor francés regresa con Número dos, una obra en la que, con el mítico personaje de Harry Potter de fondo, analiza el valor que tienen el éxito y el fracaso en las sociedades modemas. Foenkinos cuenta con una exitosa trayectoria que le ha llevado a conseguir más de tres millones de lectores y 15 premios literarios, entre ellos el Renaudot.



ALBERT RAMOS

# Consigue para España el primer punto de la Davis

♠ El tenista catalán otorgó el primer punto de la fase de grupos que el equipo español disputa frente a Serbia. Ramos fue capaz de remontar tras perder el primer set gracias a su mejoría en el juego y a los problemas musculares del jugador serbio Laslo Djere. El grupo B, que se disputa en Valencia, lo completan Canadá y Corea del Sur.

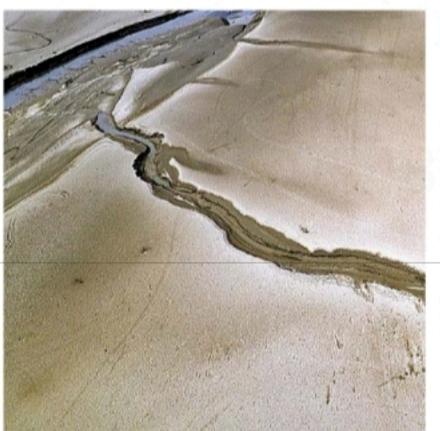

Vista aérea del embalse de Yesa, en mínimos históricos. JESÚS DIGES/EFE aquellos cultivos. El embalse

# A TRAVÉS DEL ESPEJO



JOSE M.

ROBLES

# La memoria del agua que no está

En el Museo de Historia de la ciudad de Aral (Kazajistán) conocido conocido

sirve de recordatorio y de advertencia. Lo capturaron en la que durante miles de años fue una de las mayores masas de agua interiores del planeta, antes de que su especie desapareciera de allí en la década de los 80. Poco después se esfumó el propio lago, sobreexplotado por la URSS para regar campos de algodón y convertido hoy en un secarral tóxico por culpa de las sustancias utilizadas en

de Yesa (Navarra) es conocido como el mar de los Pirineos. Ayer apenas presentaba el 16,5% de su capacidad, la cota más baja de la última década. A vista de dron, su lecho es una llanura polvorienta cruzada por una cicatriz. Sebastião Salgado, que ha dedicado siete años a retratar la Amazonia en todo su esplendor húmedo, lloraría al ver semejante páramo. Desde el cielo no se ven cadáveres de peces ni barcos oxidados en mitad de ninguna parte, como en Aral, pero sí la sombra de la catástrofe.

# وغريب المحدود والمالك والمرافقات والمراجع والفاق والمراجع والمناف والمناف والمناف والمنافع المنافع والمراجع

LA NOCHE húmeda caia sobre Chengdu. Un mar de silencio bañaba las calles. En algunos edificios del centro, los vecinos se asomaban por las ventanas para descargar su rabia por llevar casi 10 días confinados. Reclamaban libertad. Pero como sabian que eso iba a ser imposible, aprovecharon para pedir que al menos les Henaran la nevera de alimentos básicos para sobrevivir.

Los vecinos gritaban enojados. Incluso hubo amago de empezar una cacerolada. Todo PATIO GLOBAL

El dron gruñón

POR LUCAS DE LA CAL

PEKIN

apuntaba a una improvisada protesta pública en China. Hasta que apareció el dron 'orwelliano' para mandarles callar. Además de la cámara, el aparato sobrevolaba los edificios con un altavoz incorporado. «Controla el deseo de libertad de tu alma. Aléjate de la ventana o te arrestaremos», soltó una voz masculina que salió del dron, que siguió patrullando los cielos para continuar regañando a la gente furiosa que se asomaba por la ventana.

Esta escena la grabó un vecino. Acabó en

Weibo, el hermano chino de Twitter, donde también se hizo muy popular otro video de un hombre enseñando a su perro a montar en triciclo por la azotea de un edificio de Chengdu, la mega urbe donde ahora hay 21 millones de personas encerradas en sus casas. Todos se han olvidado del covid, menos los chinos, que en septiembre de 2022 están convencidos de que pueden erradicar el virus, dispuestos a seguir sacrificandose una temporada más aislados del resto del mundo.

Chengdu es conocida por ser la cuna de los pandas gigantes. En el circuito interno, es famosa por su comida ultra picante y su relajado tren de vida. Y en el circuito más alternativo dicen que es la capital gay de China. Pero ahora simplemente es otra ciudad más bloqueada dentro de un gran país secuestrado por el inflado eslogan político de sus gobernantes: seguimos salvando millones de vidas porque no dejamos morir a nu estro pueblo como hacen en Occidente.

# OTRAS VOCES

TRIBUNA DERECHO La autora valora la situación judicial de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y subraya la escasa cultura política que existe todavía en España respecto a la importancia del Estado de derecho

# $El\ indulto \ prometido$

# ELISA DE LA NUEZ

ABRIMOS el curso electoral –creo que ya podemos usar esa expresión, dado que siempre hay unas elecciones a la vuelta de la esquina– con el debate sobre el probable indulto a José Antonio Griñán, ex presidente del PSOE de la Junta de Andalucía. No supone una sorpresa, dado que los gobiernos de todo signo suelen ser más sensibles a las solicitudes de indultos de políticos o ex políticos –o a funcionarios que les han servido fielmente— que al de los ciudadanos de a pie. Se trata de lo que algunos juristas denominan «autoindultos».

Ya sucedió con los políticos presos a consecuencia del juicio del procés, si bien las razones entonces esgrimidas fueron muy diferentes y apelaron a la necesidad de restaurar la convivencia en Cataluña y a tender puentes y mirar hacia el futuro tras los graves sucesos de otono de 2017. Aquellos indultos, entodo caso, fueron profundamente divisivos, en el sentido de que una parte muy importante de la sociedad española y de los partidos políticos estaban radicalmente en contra; por otra parte, a nadie se le escapa el papel que jugaba la necesidad de los apoyos independentistas para la estabilidad del Gobierno de coalición. Probablemente con otra aritmética parlamentaria estos indultos no se habrían concedido. En este caso, por el contrario, si juzgamos por algunos artículos de opinión y por las numerosas declaraciones en defensa de este indulto parece que hay un consenso mucho mayor, al menos entre la clase politica y los medios de comunicación, incluidos políticos y periodistas no precisamente cercanos al PSOE.

Los argumentos son muy variados pero hay uno que destaca sobre todos los demás: el señor Griñán es una buena persona, se afirma con rotundidad, como si eso fuera incompatible con la comisión del tipo de delitos por los que se le ha condenado por sentencia firme. Recordemos que el Tribunal Supremo ha ratificado las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al primero por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y al

segundo por un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, ambos delitos contra la Administración Pública, dado que en nuestro Código Penal no existe como tal un delito de co-

rrupción. Además, hay otras muchas personas condenadas a penas de prisión, entre ellas varios ex altos cargos de la Administración andaluza (ex consejeros, ex directores generales, etc.) como parece inevitable cuando lo que se juzga es la existencia de una trama de corrupción institucional cuya finalidad era la desviación de ayudas procedentes del Fondo Social Europeo para otro tipo de fines. Esto es algo que, sencillamente, nadie puede hacer por su cuen-

ta y sin la colaboración de otras personas. En todo caso, es importante entender que sin la con-

nivencia activa o pasiva de los máximos responsables de la Junta de Andalucía no es posible organizar un sistema que vacíe de contenido los controles preventivos que existen en las Administraciones Públicas para prevenir precisamente este tipo de delitos (controles como los que realizan los interventores o los letrados de la Junta, por ejemplo). El hecho tan subrayado por nuestros políticos -en este y en otros casos similares- de que el ex presidente no se ha haya llevado ni un euro público a su bolsillo si algo pone de relieve, precisamente, es la gravedad del asunto. Recordemos también que este mismo argumento fue utilizado por políticos del PP como Esperanza Aguirre, que tuvo nada menos que a sus dos vicepresidentes encarcelados por tramas de corrupción desarrolladas mientras fue presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Efectivamente, en todos estos supuestos -puede citarse también la corrupción institucional valenciana durante la etapa del PP de Camps y Barberá– no se trata de unas pocas manzanas podridas, por usar la expresión del ex presidente Rajoy en relación con la trama Gürtel, sino que es todo el cesto el que está podrido. En ese sentido, no es casualidad de que en este supuesto las defensas de los acusados hayan hablado de «actuaciones aisladas» del fallecido ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. Todo lo contrario, lo que sucedió -si atendemos a los hechos probados y al demoledor informe de la Fiscalia del Tribunal Supremoes que se organizó un sistema institucionalmente corrupto que permitía la desviación de los fondos públicos para fines diferentes de los previstos por la norma (en este caso, ayudas para la formación de los parados). Esto llevó a un descontrol generalizado del dinero público, lo que, de paso, permitió que acabase en los bolsillos de unos cuantos aprovechados, algunos de los cuales se jactaron de tener billetes para asar una vaca. Billetes de los contribuyentes.

En suma, la gravedad reside en la propia existencia

de una trama institucional que corrompió y pervirtió el funcionamiento ordinario de unos cuantos órganos administrativos, y las conductas de los empleados públicos y altos cargos involucrados. Por no mencionar los ataques a otras instituciones, como el Poder Judicial, cuando se abrieron las investigaciones, con especial mención a la heroica instrucción de la juez Alaya, torpedeada desde el Gobierno de la Junta y los medios afines. Nada que no hayamos visto, por otra parte, en la investigación de la trama Gürtel en tiempos del Gobierno del PP.Y es que no es fácil investigar una trama de corrupción que afecta al partido del gobierno en el poder o incluso directamente a alguno de los gobernantes en activo. Dicho eso, no cabe duda de que tanto en uno como en otro caso el Poder Judicial cumplió con

su función de última barrera del Estado de derecho, lo que es muy de agradecer.

En suma, y por expresarlo en los términos de la Audiencia Provincial de Sevilla, lo que ocurrió es que la cúpula del PSOE andaluz urdió un sistema fraudulento para repartir sin control alguno a través de la Agencia IDEA unos 680 millones de euros a empresas en crisis para garantizar la «paz social» en el periodo de 2000 a 2009. Que esto se considere poco grave o poco relevante no ya desde el punto de vista político (si bien es cierto que se asumieron en su momento las responsabilidades políticas con las consiguientes dimisiones) sino desde el punto de vista penal pone de relieve la escasa cultura política que existe todavía en España con respecto a la importancia del Estado de derecho y del buen funcionamiento institucional. Porque es indudable que

en este momento si se propone y se apoya este indulto es porque se entiende que el coste electoral es irrelevante para el Gobierno y para los partidos que lo apoyen, probablemente con razón. Tampoco pienso que la oposición salvo excepciones vaya a ser especialmente beligerante con una vía de escape que, con un poco de mala suerte, puede resultarle de utilidad.

Por este motivo, las argumentaciones y declaraciones leídas y escuchadas estos días a favor de este indulto resultan tan demoledoras desde el punto de vista de nuestro Estado democrático de derecho. Si se considera que el delito de malversación pública sólo se puede cometer cuando desvías el dinero público a tu cuenta corriente, o que el máximo responsable de una Administración Pública no puede incurrir en este tipo de conductas por mucho que florezcan las tramas institucionales de corrupción bajo su mandato tendríamos que modificar nuestro Código Penal en ese sentido. Por ahora, no es así.

DICHO LO ANTERIOR, el indulto parece dificilmente justificable en base a lo que establece la vetusta ley del indulto de 1870 -que son las únicas condiciones que permiten al Gobierno acordarlo, aunque es obvio que el precedente del indulto a los presos del procés por el delito de malversación de fondos públicos por razones de oportunidad política no ayuda- sino por obvias razones de respeto a la separación de poderes y hasta de ejemplaridad pública. ¿Qué mensaje se lanza a la ciudadanía cuando lo que se disculpa en un ex presidente autonómico no se tolera en un ciudadano de a pie, en un funcionario o empleado público anónimo o incluso en el yerno de un rey? La impresión es que los políticos, al final, tienen garantizada la impunidad hagan lo que hagan, que están por encima de la ley y que forman parte de una casta diferente. Con este material se fabrican los populismos.

Reconozco que para escribir estas reflexiones he



RAÚL ARIAS

tenido la gran ventaja de no conocer personalmente al ex presidente de la Junta de Andalucía. Esto me permite realizar un análisis en abstracto, que creo que es el que ha faltado en estos días, sobre lo que un indulto de estas características puede suponer desde el punto de vista institucional. Porque las buenas personas también pueden cometer errores y hasta delitos muy graves, sobre todo cuando ocupan cargos de máxima responsabilidad y entienden que después de todo el fin justifica los medios. Porque si alguien podía no sólo haber evitado sino también haber desmontado esta trama corrupta era precisamente el ex presidente de la Junta. Es más, eso era lo que prometió al jurar su cargo.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado.



# Putin rechazó un preacuerdo con Kiev para frenar la guerra

 El presidente ruso repudió un trato logrado por su propio enviado en Ucrania al inicio del conflicto
 Zelenski llegaba a aceptar en el pacto mantener al país fuera de la OTAN



XAVIER COLÁS MOSCÚ

En los primeros días de la invasión de Ucrania, Vladimir Putin tuvo sobre la mesa un principio de acuerdo con Kiev para parar la guerra. Pero lo apartó de un manotazo ante la expectativa de quedarse con partes del país.

La agencia Reuters reveló que el enviado principal de Putin en Ucrania le dijo al líder ruso cuando comenzó la guerra que había llegado a un acuerdo provisional con Kiev. El trato satisfacía la obsesión de Rusia de que Ucrania se mantuviera fuera de la OTAN. Según dijeron a la agencia tres personas cercanas al Kremlin, Putin rechazó la oferta y siguió adelante con su campaña militar.

Ruso nacido en Ucrania, Dimitri Kozak ha sido el hombre del presidente para manejar los hilos en Ucrania. Estaba en una buena posición para negociar un acuerdo de paz porque desde 2020 Putin le había encomendado la tarea de llevar a cabo conversaciones con sus homólogos ucranianos sobre la región del Donbás.

Tras sus gestiones con la parte ucraniana, Kozak le dijo a Putin que creía que el acuerdo que había logrado eliminaba la necesidad de que Rusia siguiera impulsando una amplia ocupación de Ucrania. El Kremlin ha negado esta versión de los hechos.

Putin había afirmado repetidamente antes de la guerra que la OTAN y su infraestructura militar se estaban acercando a las fronteras de Rusia al aceptar nuevos miembros de Europa del Este. Aseguraba que la alianza ahora se estaba preparando para traer a Ucrania también a su órbita. Según el planteamiento de Putin eso representaba una amenaza existencial para Rusia: le estaban obligando a reaccionar.

Anteriormente había respaldado las negociaciones. Pero cuando tuvo el preacuerdo delante Putin le dejó claro a Kozak que las concesiones negociadas no iban lo suficientemente lejos. Y que había ampliado sus objetivos para incluir la anexión de franjas de territorio ucraniano: así lo relatan tres fuentes a la agencia. Como resultado se abandonó el trato. Incluso si Putin hubiera accedido al plan de Kozak, no está claro si la guerra podría haber terminado.

Cuando se le preguntó sobre los hallazgos de Reuters, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo: «Eso no tiene absolutamente ninguna relación con la realidad. Nunca sucedió tal cosa. Es información absolutamente incorrecta». Kozak no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por los medios.

Tampoco la parte ucraniana contribuyó a aclarar el asunto. Mijailo Podolyak, a sesor del presidente ucraniano, dijo que Rusia usó la s negociaciones como una cortina de humo para prepararse para la invasión, pero no respondió a las preguntas sobre el contenido de las conversaciones ni confirmó si se llegó a un acuerdo preliminar. «Hoy sabemos claramente que la parte rusa nunca ha estado interesada en un arreglo pacífico», ha respondido Podolyak.

Dos de las tres fuentes de Reuters aseguran que hubo un impulso para alcanzar un acuerdo inmediatamente después de la invasión de Rusia el 24 de febrero. En cuestión de días, Kozak vio que tenía el acuerdo de Ucrania con los principales términos que Rusia había estado buscando y le recomendo a Putin que firmara un acuerdo.

«Después del 24 de febrero, a Kozak se le dio carta blanca: le dieron luz verde; consiguió el trato. Y le dijeron que se fuera. Todo fue cancelado. Putin simplemente cambió el plan a medida que avanzaba», dijo una de las fuentes cercanas al líder ruso.

Seis meses después del comienzo de la guerra, Kozak permanece en su puesto como subjefe de gabinete del Kremlin, pero ya no está manejando el tema de Ucrania. Jurista y ex integrante de las fuerzas especiales, Kozak trabajó durante las elecciones presidenciales rusas de 2004 como jefe del equipo de campaña electoral de Putin. De 63 años, ha sido un leal lugarteniente de Putin desde que trabajó con él en la década de 1990 en la oficina del alcalde de San Petersburgo. Pero parece haber pasado a un segundo plano tras prevalecer el enfoque militar.

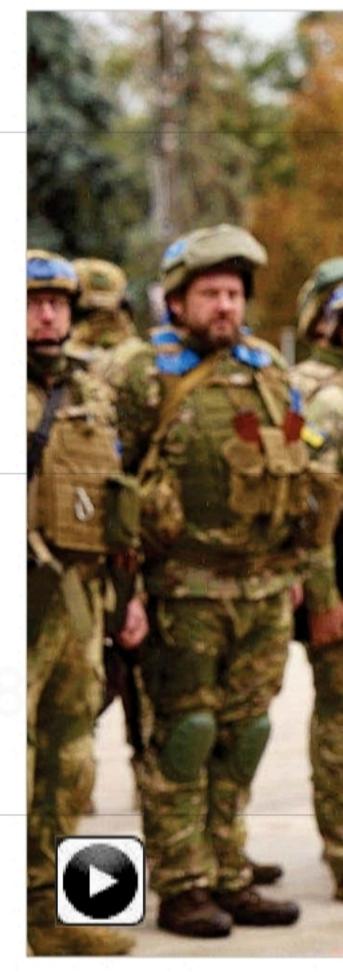

«A Kozak le dieron luz verde. Putin cambió el plan», dice una de las fuentes

# El inquilino del Kremlin rechazó la paz para lanzarse a la toma de territorios

La agencia detalla que respecto a la existencia del acuerdo, hay una tercera fuente que asegura que fue informada sobre los eventos por personas que estaban al tanto de las discusiones entre Kozak y Putin. Esa fuente difiere sobre el momento en el que todo sucede. Asegura que Kozak le había propuesto el trato a Putin y lo había rechazado justo antes de la invasión. Todas las fuentes de esta exclusiva solicitaron el anonimato por compartir información interna confidencial.



El presidente ruso, Vladimir Putin, durante un acto sobre infraestructuras en el Kremlin. GAVRIL GRIGO ROV/ SPUTNIK

# CONSECUENCIAS EN EL CÁUCASO DE LA DEBILIDAD RUSA

Los disparos tronaron ayer de nuevo en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, que siguen sin cerrar heridas de décadas. El Ministerio de Defensa armenio acusó ayer a su vecino de atacar con «artillería, fuego de mortero y rifles de gran calibre» Verin Shorja, Vayots Dzor o Jermuk, a

12 km de la divisoria. El martes, armenios y azerbaiyanos se acusaron mutuamente de haber violado la frágil tregua que concluyó la guerra de 44 días desatada a finales de 2020. Ereván, que ha perdido 105 soldados, culpó a Azerbaiyán de haber desatado las escaramuzas lanzando un «bombardeo intenso», con artillería y drones armados, contra su territorio, e incluso de haber ocupado parte de él. Armenia considera que Azerbaiyán está aprovechando el momento de debilidad ruso

para inclinar a su favor la mesa de negociación que auspicia Bruselas. Para Bakú, que ha declarado la muerte de medio centenar de combatientes, el episodio del martes lo origino un «sabotaje» y una «provocación a gran escala» contra áreas fronterizas de su territorio por elementos armenios, a los cuales acusó de haber minado zonas bajo su soberania. La violencia hizosaltar las alarmas: Borrell urgió a la calma y se ofreció para mediar. / LLUIS M. HURTADO

4 95482548





Sobornos de Moscú por valor de 300 millones

EEUU acusa a Putin de financiar a partidos en todo el mundo para influir en su política

> PABLO PARDO WASHINGTON CORRESPONSAL

Estados Unidos va a informar a una serie de países de que Rusia lleva financiando desde 2014 a partidos, figuras del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil de esas naciones, con el objetivo de influir en sus políticas. Así lo declaró a los medios estadounidenses el Gobierno de Joe Biden, que se ha negado a dar más detalles acerca de los países que han recibido esos sobornos o de cuándo tuvieron lugar és-

tos. Los países afectados son «dos docenas», en cuatro continentes (ahí debemos tener en cuenta que en EEUU hablan de siete continentes, ya que separan a América del Norte y del Sur y, además, cuentan la Antártida).

En total, el Kremlin ha entregado desde 2014 unos 300 millones de dólares (300 millones de euros, desde que ayer ambas divisas alcanzaron la paridad) «y planea transferir al menos varios cientos de millones más», de acuerdo con un alto cargo del equipo de Biden citado por la CNN. La Casa Blanca, así, parece seguir la pauta que ya aplicó con éxito en vísperas de la invasión rusa de Ucrania: dar información a sus aliados sobre las acciones secretas que Rusia lleva a cabo.

En el caso de Europa, el régimen de Vladimir Putin habría utilizado especialmente los centros de estudios especializados en el análisis de políticas públicas, lo que se denomina comúnmente como think tanks. Según el New York Times, el documento afirma que Rusia «ha utilizado (...) think tanks y fundaciones que son especialmente activas en Europa».

El diario firma que en 2021 un empresario ruso cercano al dictador ruso «estuvo tratando de usar think tanks prorrusos en Europa para que apoyaran a partidos de ultraderecha». Ahora, esos esfuerzos se centran en la defensa de la invasión de Ucrania por Rusia. En Oriente Medio, América Central, Asia y África del Norte, Moscú hacentralizado sus esfuerzos a través de empresas estatales y multinacionales.

Prighozin, dueño de los mercenarios Wagner, está al frente del proyecto

# Empresarios rusos usaron 'think tanks' europeos para apoyar a partidos ultra

Todo el proyecto estaría dirigido por dos estrechos colaboradores de Putin: el parlamentario Alexander Babakov y el empresario Yevgueni Prighozin –conocido como el cocinero de Putin– que es el propietario, entre otras compañías, de Wagner Group, la empresa de mercenarios que actúa como policía personal del dictador ruso y que está jugando un papel clave en la invasión de Ucrania, donde el Kremlin tiene que recurrir a ella con cada vez más frecuencia ante

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visita a las tropas en Izium, en el frente de Járkov, AFP

la desmoralización de los soldados regulares.

El FBI ofrece una recompensa de 10 millones de euros por información que lleve a la detención de Prighozin, ya que él financió la Agencia de Investigación de Internet, que fue la tapadera de la desinformación generada por Rusia en las elecciones de 2016, que ganó Donald Trump. El 14 de abril pasado, Babakov fue, también, imputado por la Justicia estadounidense que le acusa de intento de fraude



Fecha del inicio de la financiación. Y año en que Rusia invadió por primera vez Ucrania y se anexion ó Crimea.

inmigratorio y, de tratar de establecer lobbistas en EEUU sin registrarlos como tales.

Según el New York Times, las embajadas estadounidenses en los países afectados recibieron instrucciones sobre cómo presentar a los Gobiernos de esos países los hallazgos. La presunta campaña de sobornos de Moscú será, también, uno de los temas de la Cumbre de las Democracias' que se celebrará en diciembre en Washington.

El objetivo de esos sobomos es, evidentemente, «configurar los acontecimientos en esos países en una dirección favorable a Moscú», según el documento, citado por el New York Times. Los pagos se realizan en metálico, por transferencia, en criptodivisas, y en especie (regalos). El hecho de que Washington insista en que la operación comenzó en 2014 podría no ser casual: ese año, Rusia lanzó la primera invasión de Ucrania y se anexionó Crimea.

Las a cusa ciones contra Moscú por su interferencia en democracias no son nuevas. Además del archifamoso –y aún controvertido– caso de las elecciones de 2016 en EEUU, están el referendum del Brexit, ese mismo año, y los comicios presidenciales franceses de 2017. La invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto los estrechos lazos entre una parte de la élite política y empresarial de Alemania y el régimen de la Rusia de Putin.

La lí der del Frente Nacinal francés, Marine Le Pen, ha tenido durante años una relación muy estrecha con Rusia, y su partido recibió 11 millones de euros de instituciones financieras de ese país. El líder ultra italiano Matteo Salvini se opone a las sanciones a Rusia, y el presidente húngaro Viktor Orban, que ha terminado en la práctica con la democracia en ese país, es también próximo a Rusia. En el otro lado del espectropolítico, las dictaduras de izquierdas de Cuba, Nicaragua, y Venezuela apoyan la invasión de Ucrania.

4 95482548

# MUNDO

# JOSEP BORRELL

Alto Representante para la Política Exterior de la UE. El jefe de la diplomacia europea celebra las noticias que llegan del frente ucraniano, pero pide prudencia. Y advierte: «La tentación de abandonar está, pero no podemos flaquear, hay que mantener el apoyo a Kiev»

# «La guerra de Ucrania sólo se va a ganar en el campo de batalla»

PABLO R. SUANZES ESTRASBURGO ENVIADO ESPECIAL

Josep Borrell acaba de volver de Mozambique y se va a Nueva York, pero desde allí o desde Estrasburgo, donde conversa con ELMUNDO, está pendiente 24 horas de Ucrania.

Pregunta.— En los últimos días Ucrania le ha dado la vuelta a la situación en el frente. ¿Ha sido una sorpresa también para usted?

Respuesta.— Ayer estuve hablando con el ministro de Exteriores ucraniano, Kuleba. Él lo tiene muy claro: en el sur la resistencia rusa es muy fuerte porque esperaban el ataque, pero en el noroeste han roto el frente y los rusos han salido corriendo y abandonando todo su material. Eso ha cogido por sorpresa al ejército y a todos. Se ha roto el frente, y en la guerra recomponer un frente roto es complicado. Dicho eso, no hay que echar las campanas al vuelo.

P-¿Qué reacción espera de Putin?
R. Todos los circuitos de información dejan estos días mensajes en la misma línea, de que Putin habría ordenado represalias con bombardeos masivos de infraestructuras, y algo ha habido. Putin está irritado, frustrado, con sus militares y con ganas de revancha por la humillación, así que hay que esperar una respuesta brutal de Rusia, pero no en el frente, sino en centros estratégicos, en bombardeos indiscriminados.

P- ¿Qué capacidad tiene Ucrania de mantener un combate continuado? En los primeros compases de la guerra Europa todo el mundo pensaba que Kiev caería en 72 horas.

R.- No sabemos exactamente qué capacidad tienen, pero sí que están muy dispuestos y que la resistencia es feroz. Si Occidente sigue manteniendo su apoyo, pueden hacer mucho daño a Rusia. No es como la Segunda Guerra Mundial, no son avances de infantería y tanques, se trata de dar en puntos clave con mucha potencia, y Ucrania tiene fuerza. Los hemos equipado bien y han sido capaces de desarticular un gran ejército. Si atacas sus centros de mando, bases, material, pierden la ofensiva.

P-¿Qué va a hacer la UE?

R.— Hay que mantener el esfuerzo, no vale flaquear. La tentación de abandonar está en parte de la sociedad europea, quieren acabar la guerra porque no se pueden soportar las consecuencias, los precios. Tenemos que combatir esa mentalidad y esta ofensiva en el frente ayuda, porque se demuestra que lo que deciamos no era como decian algunos, para prolongar la guerra sin resultados porque era imposible darle la vuelta.



«Hay que esperar una respuesta brutal rusa, bombardeando infraestructuras»

# «Las sanciones van a hacer mucho daño. La economía rusa va a retroceder años»

P.– ¿Es una tentación en la sociedad o también en los gobiernos?

R.- Hay un caso en la UE y uno entre los candidatos a entrar que es diferente. Son muy dependientes económicamente o del gas, políticamente más inclinados, socialmente filorrusos. Pero no hay otros casos.

P.- ¿Qué dice la Inteligencia?

EEUU clavó lo que iba a pasar a principios de año y parece que sigue teniendo buena información.

R.-Dice que hay una pelea en el corazón del Kremlin. Los mensajes, algunos quizás apócrifos, muestran una división muy grande. Hasta los que querían una movilización general dicen que es demasiado tarde, que algo así sería contraproducente porque daria armas a muchos hombres que, en caso de derrota, podrían protagonizar una rebelión. Como tras la Primera Guerra Mundial. Los críticos dicen que habría que haberlo hecho antes. Pero Rusia se queda corta de material, no de hombres; ha perdido la mitad de sus capacidades, eso es tremendo. Que haya perdido más de la mitad de sus tanques, la artillería, sin control del espacio aéreo. Lo que puede hacer es bombardear y destruir el Este, hacer lo que sabe y puede. No con precisión, sino con artillería bruta. No es momento para apaciguamiento.

P.- ¿Ve consenso en esa consigna?

R.- No todo el mundo la sigue, hay países con reservas, dudas, problemas internos. Hay material que sólo han dado los americanos y Polonia. Hay voces que no nos siguen contra el apaciguamiento, pero tenemos que seguir sí o sí con el apoyo, no es momento de flaquear. Kuleba dice que no pararán hasta que no reconozcan su responsabilidad. Se ven fuertes y creen que con ayuda podrán ganar y es muy importante que Putin no gane esta guerra.

P- ¿Cómo van a concienciar, informar o convencer a esa ciudadanía que ve consecuencias pero que hasta ahora, en primavera y verano, no ha notado lo peor que puede pasar?

R.- Hay que hacer trabajo de pedagogía permanente, continuo, fuerte. Explicando que esta guerra no es de otros, de los demás, que no nosafecte. ¿Qué pasaría si Putin ganara la guerra y convirtiera a Ucrania en un país satélite como Bielorrusia? ¿Cómo afectaría al equilibrio de poder? Pero esto no se hace en un día y debemos ser conscientes de que vamos a llegar tarde para un sector muy grande de la población, para quienes vayan a cerrar sus empresas y quieren que acabe la guerra ya a cualquier precio. El 'entre Ucrania y lo mío, lo mío' es comprensible, pero hay que hacer pedagogía. Explicar que hay que pagar ciertos costes porque no nos debería ser indiferente esa guerra. Hay sectores y personas que se van a ver muy afectadas y es

> complicado abordar incluso la liquidez, pero confiamos en que las medidas se vayan notando.

> P.–¿No hay cierto exceso de confianza? Pensar que como en la Guerra Fría la URSS se hundió ahora va a ocurrir lo mismo.

> R.-Rusia no se va a rendir pero el objetivo es hacertes inoperantes. El 45% de la tecnología del ejército ruso es importada, si logramos cortarla van a sufrir serios contratiempos. No van a poder desarrollar nuevos campos de petróleo y gas, la flota civil está tocada, tiene muchos aviones en tierra. Si la factura del gas se reduce y caen sus ingresos... Esto es ver quién aguanta más. Me alegra que la doctrina sea ya que hay que desacoplar el precio del gas, algo que pedimos algunos desde septiembre del año pasado. Hemos tardado mucho, la reacción ahí quizás ha sido demasiado lenta. Hay un temor casi religioso a tocar el mercado.

P.- ¿Qué es lo peor que se puede esperar ahora de un Putin tocado?

R.– Tememos las armas químicas, como en Siria. Las nucleares son palabras mayores, pero no le hace falta llegar a eso. El siguiente paso es químico, pero es un escenario extremo.

P.- ¿Va a estar la UE a la altura?

R.- No es momento de flaquear, debemos apoyar sin fisuras y afrontar la intensidad de la prueba. No vamos a llegar a una situación de perder la calefacción en casa. Creo que podemos lidiar con ello, pero hay que abordar la situación, decirlo en voz alta, y hay fuerzas políticas que están haciendo lo contrario, diciendo que vamos a morir de frío. Hay gente, y no radicales ideológicos, que dicen que por ese camino no podemos ir, que es una locura.

P.— Los que critican que el jefe de la diplomacia no crea en la diplomacia.

R.- Cómo no voy a creer en ella. No quiero la guerra, pero está claro que ésta se va a ganar en el campo de batalla, la diplomacia está varada. La ofensiva ucraniana es un balón de oxígeno que reafirma lo bien fundado de la estrategia. Las sanciones van a hacer a Putin mucho daño. La economía rusa va a retroceder años.

05492549

# Suecia confirma el triunfo de la derecha dura

Andersson dimite tras perder el Gobierno ante el histórico auge del ultra Akesson

#### PEDRO POZA MAUPAIN AARHUS (DINAMARCA)

A menos que naufraguen en las negociaciones, Suecia tendrá los próximos cuatro años un Gobierno de centroderecha encabezado por el moderado Ulf Kristersson, pero dominado por Demócratas de Suecia (SD), el partido antiinmigración de Jimmie Akesson, quien aun no ha revelado si le bastará con ser un imprescindible socio externo o si también exigirá ministerios.

Las autoridades electorales suecas han confirmado, tras revisar el voto por correo y desde el extranjero, que la suma del SD con el bloque de centroderecha (moderados, cristianodemócratas y liberales) obtiene la mayoria en las legislativas por tres escaños (176 por 173), arrebatando el poder a la premier, Magdalena Andersson (que dimitió ayer), pese a que sus social demócratas han sido los más votados con un 30,4%.

El SD de Akesson ha ascendido hasta una histórica segunda posición

con el 20,6%, adelantando por primera vez a los moderados de Kristersson, que se han quedado en un 19,1%. Los antiinmigración, por tanto, parten desde una evidente posición de fuerza de cara a las conversaciones con sus potenciales aliados, en principio más partidarios, sobre todo los liberales, de que el SD apoye un eventual Ejecutivo desde fuera en vez de como parte del mismo.

Los analistas políticos coinciden en que Suecia va camino de emular la realidad que se ha vivido en la vecina Dinamarca durante buena parte de las últimas dos décadas, «Nos debemos acostumbrar a que la política sueca se parecerá cada vez más a la danesa», explica Patrik Kronqvist, del diario Expressen. «Alli, los partidos de centroderecha llevan muchos años colaborando con la derecha populista que representa el Partido Popular Danés (DF)».

«Y lo que es muy interesante es que esta colaboración no ha supuesto un gran cambio en los parámetros

ACREDITADOS

**22 × 23** 

SEPTIEMBRE

Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla

y León, Ceuta, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco

MÁS VIAJES | 24 SEPTIEMBRE



La dimitida primera ministra sueca Magdalena Andersson, en la localidad de Nacka. AFP

# Los antiinmigración ascienden a una histórica segunda posición en las urnas

económicos del DF», apunta. «Porque, en realidad, el SD y el DF no son en esencia partidos de derecha en lo que a economía se refiere. Así que veremos una política de inmigración más estricta, condenas de cárcel más largas y objetivos medioambientales menos ambiciosos, pero no un cambio de sistema como cuando el centroderecha tuvo el poder por última vez, entre 2006 y 2014, e hizo recortes en las ayudas sociales. Esto es algo que el SD, que tiene una gran base de votantes entre la clase trabajadora, no permitirá».

«El bloque de centroderecha considerará que vale la pena pagar ese precio si le permite acceder al Gobierno», añade. «Además no puede olvidar que el SD ha sido el partido más votado de la oposición, por lo que estará obligado a hacerle concesiones. En este sentido, sí veremos cambios menores relacionados con un endurecimiento de la política económica hacia los inmigrantes, como un periodo de tiempo más largo antes de poder acceder a las prestaciones sociales y reglas más estrictas respecto a las ayudas personales».

Si el SD parece haber sido el verdadero vencedor de las legislativas, los grandes derrotados han sido los centristas de Annie Lööf, el partido que cambió de bando tras las elecciones de 2018 y prefirió apoyar a los socialdemócratas antes que aceptar un Gobierno basado en la colaboración con los antiinmigración.



# TURISMO DE INTERIOR **INICIO DE VENTAS**

ACREDITADOS

SEPTIEMBRE

Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia

MÁS VIAJES | 22 SEPTIEMBRE

| DESTINOS       |                        | 4 DÍAS  | 5 DÍAS         | 6 DÍAS       |  |  |
|----------------|------------------------|---------|----------------|--------------|--|--|
|                | Circuitos Culturales   |         |                | 272,71€      |  |  |
| Con transporte | Turismo de Naturaleza  |         | 266,81∈        |              |  |  |
|                | Ciudades Autónomas     |         | 266,81∈        |              |  |  |
| Sin transporte | Capitales de Provincia | 115,98€ |                |              |  |  |
|                |                        |         | Precios con l' | /A incluido. |  |  |







Los precios incluyen: póliza de seguro con cobertura COVID-19, alojamiento en pensión completa con transporte, excepto los viajes a Capitales de Provincia que son sin transporte y cuyo régimen será media pensión, en habitación doble a compartir. Suplemento de habitación doble de uso individual: 25€ por noche (sujeto a disponibilidad). Depósito a abonar una vez confirmada la reserva en un plazo máximo de 5 días: 40 € excepto viajes a capitales de provincia: 20€. Y para usuarios con derecho a bonificación del 50%: 15€. Estos precios se minorarán en un 50% para las personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubillación e invalidez de la Seguridad Social (PNC), y así lo tengan reconocido en su carta de acreditación.

Podrán reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias),

Podrán reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas de su comunidad

Teléfono de Información GRATUITO

900 33 65 65 www.turismosocial.com

nuestra app



Consulte en su agencia de viajes habitual





# **MUERTE DE UN SÍMBOLO** LOS HOMENAJES

# Londres despide a «la abuela de los británicos»

Cientos de miles de personas asisten al cortejo fúnebre desde Buckingham a Westminster, donde estará el féretro cuatro días



TERESA ABURTO

La reina Isabel II recorrió ayer por última vez las calles de Londres. El féretro de roble con los restos de la monarca partió a las 14:22 (hora local) desde el Palacio de Buckingham, su residencia en la capital, hacia el Palacio de Westminster, donde permanecerá durante cuatro días con sus noches para recibir el adiós final del pueblo, que

espera paciente en una fila interminable.

Sobre el carro de combate que llevó el féretro del rey Jorge VI, tirado por caballos y con la corona imperial en lo alto, el ataúd de la reina estuvo custodiado durante el desfile por hasta 1.000 miembros de las fuerzas armadas, vestidos de gala. Detrás marcharon a pie, con uniforme militar, el rey Carlos III, sus hermanos, Ana y Eduardo, y su hijo, el heredero Guillermo. El príncipe Andrés y el otro hijo de Carlos, Enrique, vistieron traje porque ambos han dejado de ser miembros de la realeza en activo. Camilla, reina consorte, la nueva princesa de Gales, la condesa de Wessex y la duquesa de Sussex se desplazaron en coche.

«He venido a presentar mis respetos a mi antigua jefa», decia Bixler, de 65 años, con las solapas de su traje militar repletas de insignias. «La reina era coronel en jefe de mi regimiento en la armada». Llegó ayer a las nueve de la mañana al Mall, la larga avenida frente a Buckingham por la que arrancó el cortejo funebre y en la que los londinenses se comenzaron a agrupar desde primera hora, algunos incluso de madrugada.

Desde que el féretro llegara el martes por la tarde a Buckingham procedente de Escocia, donde Isabel II falleció a los 96 años el pasado día 8, los ciudadanos han arropado a la familia real desde los alrededores de la que fuera la residencia de la reina en la capital. Pertrechados con sillas plegables, periódicos, ramos de flores, pasatiempos, ropa de abrigo y termos de café, aguardaron durante horas.

Ayer era jornada laboral en Londres, pero muchos trabajadores se cogieron el día libre, o las empresas les permitieron asistir a la procesión, que duró unos 40 minutos hasta que el féretro llegó a Westminster Hall, en torno a las 15:00. A continuación tuvo lugar una breve misa oficiada por el arzobispo de Canterbury en presencia de la familia real.

También ayer había colegio, pero Chris, de 44 años, decidió no llevar a sus hijas a clase e instalarse cerca del Horse Guards Parade, el punto intermedio de la procesión. «Mi En la primera jornada de homenaje resonaron las salvas de cañones disparadas desde Hyde Park y el repicar de las campanas del Big Ben, a un lado de Westminster. Durante el recorrido, los aviones no pudieron sobrevolar el centro de la capital para garantizar el silencio y el ambiente de solemnidad.

Casi al final del trayecto, en Parliament Square, se encontraba Anne, de 71 años. Se ubicó justo debajo de la estatua de uno de los hombres que más influencia tuvo sobre la joven reina y el primero de

La reina consorte, Camilla, y la princesa de Gales, Catalina. MARCO BERTORELLO / AFP



Meghan, duque sa de Sus sex, sigue en coche el féretro de Isabel II, ayer, en Londres. AFP

abuelo hizo cola todo un día para ver la coronación de Isabel II y llevó esa experiencia consigo toda su vida. Quiero que mis hijas también sean testigos de la Historia, y en el colegio no me han puesto pegas». Apoyadas en su regazo, Eleanor, de 10 años, y Jemima, de siete, leen libros de Roald Dahl bajo una manta. «Nunca he conocido a la reina en persona, pero siento que es parte de la familia del país», apuntaba la mayor de las hermanas.

# La cola para visitar la capilla ardiente podria superar las 30 horas de espera

los 15 mandatarios británicos conlos que tuvo que lidiar en sus siete décadas en el trono. Apoyado en su bastón, desde su pedestal, Winston Churchill fue testigo de honor de la ocasión. «La reina ha sido una figura constante en mi vida. Recuerdo que mi padre compró nuestra primera televisión en 1953 para ver su coronación. Se siente como la pérdida de la madre o la abuela de todos; una mujer que ha dado estabilidad al país en sus peores momentos, de una forma silenciosa, pero ha estado ahí», se emocionaba Anne, que, como la mayoría -uno de cada 10, según las últimas encuestas- confia en que Carlos III será un buen rey. «Ha aprendido de su madre, tiene que serlo».

Al otro lado del río continuaba ayer la cola que algunos empezaron ya el lunes. Quienes se incorporaban tuvieron más suerte con el tiempo, que

El ataúd de Isabel II en su viaje a Westminster GETTY IMAGES

acompañaba. Las puertas de la capilla ardiente se abrieron a las 17 horas al público, que desfiló incesante inclinando la cabeza frente a los restos mortales de soberana. Se

> espera que casi un millón de personas camine frente al pedestal con el féretro de Su Majestad, adomado con la Corona del Estado Imperial, el Cetro de la Cruz y el Orbe del Soberano. Será custodiado por la guardia real las 24 horas.

> La fila que recorrerá hasta 10 kilómetros a las orillas del Támesis, avanza lentamente. La previsión es que la gente tenga que esperar hasta 30 horas antes de cruzar el Puente de Lambeth hasta Westminster, ya que en el interior de la sala solo se permiten unas 50 personas al tiempo. Las autoridades advierten, sin embargo, de que hacer la cola no garantiza entrar y muchos podrían quedarse fuera. La capilla ardiente cerrará sus puertas a las 6:30 de la mañana del próximo lunes, día del funeral de Estado, por lo que la cola se detendrá horas antes. La seguridad de acceso es estilo aeropuerto, con revisión de enseres, y no se permitira el uso de teléfonos móviles en el interior: ni fotos ni vídeos.

> «Merece la pena, estoy preparado para esperar, llevo mis mejores zapatos de estar de pie», decía Peter, que a sus 23 años se está formando para entrar a formar parte de la Marina Re-

al. Acababa de llegar a la fila vestido con un traje impecable y bombín, cumpliendo a la perfección con
la etiqueta que se exige para poder
entrar a ver el féretro: ropa apropiada, solo una pequeña bolsa de mano sin agua ni comida y ausencia de
símbolos ofensivos o mensajes políticos. «Calculo que tardaré unas
cuatro o cinco horas en entrar desde que de comienzo la fila. Pero es
un momento histórico, una vez en la
vida, no quería perdérmelo».

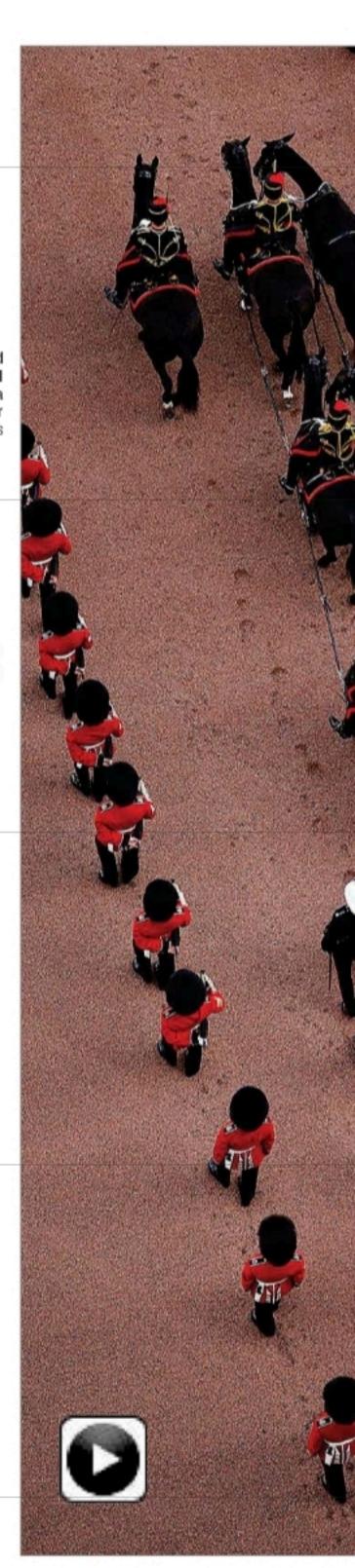





# Carlos III, el rey impaciente y «petulante»

Los primeros gestos del nuevo monarca revelan su carácter caprichoso y obsesivo



CARLOS FRESNEDA LONDRES

«El diablo está en los detalles», como dice el dicho, y dos gestos aparentemente insignificantes del rey Carlos III han provocado ríos de tinta (nunca mejor dicho) sobre los rasgos que definen su carácter: la impaciencia, la petulancia, la obsesión por el «todo en su sitio» y el desdén hacia quienes trabajan a sus órdenes.

El primer detalle fue durante su proclamación como rey el sábado pasado, cuando pidió con un gesto arrogante que aparta-

ran de su vista (agitando las manos y poniendo mala cara) el tintero que le molestaba para firmar los documentos. La propia Camilla no pudo ocultar a sus espaldas su sorpresa ante la reacción destemplada de su marido. El príncipe Guillermo enmendó la plana pidiendo que volvieran a poner el tintero en su sitio cuando le tocó el turno.

El segundo desliz de Carlos fue el martes, cuando se disponía a firmar en el libro de invitados del
castillo de Hillborough en Irlanda del
Norte, y lanzó todo tipo de improperios
contra la «maldita»
pluma que le manchó
los dedos. El vídeo se
viralizó en las redes y
el impacto llegó a
Nueva Zelanda...

«La rabieta de la

pluma de Carlos deja a la vista su condición de niño y hombre mimado», escribía Daniela Elser en el NZ Herald. Los medios internacionales han aprovechado la ocasión para recordar las explosiones temperamentales de Carlos (comparables a las de su padre Felipe) cuando era Príncipe de Gales, por no hablar de sus «caprichos»: desde la pasta de dientes extendida con precisión milimétrica por su asistente en el cepillo cada noche hasta sus cambios de vestimenta cinco veces al día o su empeño en

que le planchen los cordones de los zapatos.

En el Reino Unido, los cronistas reales han sido más comprensivos con el nuevo rey alegando que el cansancio y la tensión han podido hacer mella en él estos días, o apuntando incluso que la dactilitis (la hinchazón permanente en sus dedos salchicha, debida posiblemente a la artritis, retención de líquidos o un trastorno del sistema inmunitario) han hecho mella en la prueba de fuego del monarca a sus 73 años.

«Creo que se está yendo demasiado lejos a la hora de criticar a una persona simplemente por un

Carlos III, durante su proclamación como rey. E.M.

momento de mal humor y achacable posiblemente al cansancio, teniendo en cuenta que lleva viajando de aquí para allá desde el sábado», escribió en Twitter el cronista real de The Times Jack Blackburn.

Parecido opinaba Marcus Dysch, de The Jewish Chronicle: «Viendo las imágenes, uno llega a la conclusión de que el rey Carlos debe estar completamente exhausto. Estamos hablando de un hombre de más de 70 años que está volando sin parar. Eso debe tener un impacto en él».

Las imágenes de la farragosa fir-

ma en el castillo de Hillborough hablan por sí mismas. Por si alguien se perdió la secuencia, aquí va una sucinta versión de los hechos. «I can't bear this bloody thing!» («iNo puedo soportar esta maldita cosa!»), se le escuchó decir al rey con su voz grave, al contemplar con fastidio cómo la pluma le manchaba los dedos al ir a firmar en el libro de invitados.

La frustración empezó a hacer mella en Carlos justo antes, cuando un ayudante le informó que era 13 de septiembre y no 12, como él había escrito. «¡Oh, Dios, he puesto mal la fecha!», dijo, y al ir a corregirla produjo el derrame de tinta.

Con visible malestar, Carlos se dio la vuelta y pasó el objeto de la discordia a Camilla diciendo «iOh, Dios, odio esta pluma!», mientras se limpiaba las manos con un panuelo desechable. «Oh, mira, se está extendiendo por todas partes», replicó la reina consorte al notar que la tinta le tiznaba también las manos. Un asistente le proporcionó una nueva pluma a Camilla al sentarse en el escritorio, guardando la compostura con su sombrero negro. A sus espaldas, Carlos abandonaba la estancia con paso raudo y malhumorado, ante la estupefacción de los asistentes.

A partir de ahora, los responsa-

bles de protocolo tendrán que extremar las precauciones para evitar los berrinches del monarca, conocido también por sus excentricidades, de las que han dado buena cuenta a lo largo de estos años sus biógrafos.

En El Principe Rebelde, Tom Bower recordaba la otra cara de Carlos antes de su ascensión, la del «principe petulante, extravagante y entrometido». Según el biógrafo, de cara a la opinión pública Carlos ha proyectado una imagen austera y «sostenible», pero su vida ha estado siempre llena de lujos y extravagancias, como la de hacerse llevar en un camión de mudanzas su cama ortopédica, su taza del water y sus rollos de papel higiénico Kleenex Velvet a la casa

de unos amigos que le invitaron a pasar unos días.

Tina Brown lo confirma en Los papeles de Palacio: dentro de la Casa de los Windsor: «La parafernalia que precede al jefe [Carlos] es como el tren con el equipaje que acompañaba a los Tudor». La biógrafa Sally Bedell-Smith, autora de Principe Carlos: las pasiones y paradojas de una vida improbable, definía al sucesor de Isabel II como un hombre capaz de perder los estribos por «cualquier mínima violación del protocolo».

4\_95482548

# **ECONOMÍA**



Juanjo Cano, presidente de KPMG España, Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, Cristina Rimbaud, directora de programas del IESE, Luis Suárez, director del campus del IESE en Madrid, y Joaquín Manso, director de EL MUNDO, ayer durante la celebración del X Foro del Consejero. ÁNGEL NAVARRETE

# «Merecen máxima protección»

 El presidente de la CNMV pide una reforma legal para proteger a los consejeros independientes de asaltos como el del Gobierno en Indra • El marido de Ribera desembarca en el organismo en plena investigación del caso

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, pide una reforma legal para impedir actuaciones como la del Gobierno en Indra, que ha supuesto un asalto a la independencia del consejo de administración.

«Los independientes merecen la máxima protección y amparo que podamos darles, pues juegan un papel central para la sociedad; no solo la cotizada, sino la sociedad española», afirmó Buenaventura. Para ello, pidió «medidas legislativas que incrementen esa protección» durante una conferencia en el décimo aniversario del Foro del Consejero celebrado por EL MUNDO y Actualidad Económica con KPMG e IESE.

Buenaventura puso implícitamente como ejemplo el reciente asalto del Gobierno a Indra como ejemplo de lo que no hay que hacer. No mencionó expresamente el caso, pero su alusión fue muy clara en un momento en que la propia CNMV ha abierto expediente sobre la expulsión de consejeros independientes en la última junta de accionistas

través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Buenaventura no se anduvo por las ramas y reclamó «por ejemplo, protecciones adicionales sobre el cese de independientes en Junta de

CARLOS SEGOVIA MADRID de Indra con apoyo del Gobierno a accionistas». «Una posibilidad sería a todos los socios con carácter anti- del grupo Prisa, Joseph Oughourque, en las sociedades cotizadas, el cese de los consejeros independientes figure en el orden del día de la Junta que haya de decidir sobre el mismo, con el fin de garantizar el derecho de información que asiste

cipado a la celebración de la junta general». En Indra, el Gobierno logró el pasado junio la expulsión de independientes por una petición sorpresa al final de la junta de accionistas del presidente de Amber y

# LIDERAZGO PARA TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

«Queremos ser protagonistas activos del proceso de transformación social y hacerlo participando también del intercambio de ideas y de conocimiento entre los líderes creativos de ese proceso de transformación social». El director del EL MUNDO, Joaquín Manso, participo ayer en la apertura del X Foro del Consejero en IESE. «EL MUNDO y Actualidad Económica no se van a conformar con ser espectadores pasivos», señaló.

En este contexto, el director de este diario recordó la importancia de la labor periodística como «altavoz activo de la sociedad civil» y apuntó a las dos fuerzas transformadoras de la economia que impulsan el cambio social: «La digitalización, con todos los cambios en los procesos de producción y en los criterios organizativos que provocan el Big Data, la inteligencia artificial, el Blockchain o la computación cuántica»; y en segundo lugar, aludió a «la sostenibilidad con el objetivo de descarbonización». Mansoseñaló que son estos dos factores los que conforman «uno de los desafíos más

importantes a los que se enfrenta el Consejo en estos momentos y en estas circunstancias, que es de la renovación del capital humano, la captación del talento o la formación orientada al valor añadido», entre otros.

El presidente de KPMG, JuanJo Cano, enfatizó por su parte la importancia de la adaptación de las empresas en el nuevo escenario geopolítico y admitió que «el rol del Consejo ha cogido cada vez más relevancia» y que «se encuentra ante un periodo complejo, pero también apasionante y que «sus decisiones serán determinantes en un futuro que siempre está repleto de oportunidades».

lian, que actuó como aliado de la Sepi. No se garantizó el derecho a la información de todos los accionistas como ve necesario el jefe de la CNMV.

Segun Buenaventura, «para evitar el peligro de que estas propuestas solo puedan plantearse por unos pocos –los gestores o accionistas significativos-, se podría valorar ampliar las posibilidades de solicitud de complementos de convocatoria por este motivo, para extenderlo a más accionistas y durante más tiempo desde la convocatoria».

Fuentes de la CNMV señalan a este diario que esta petición para el futuro realizada por Buenaventura tiene obviamente en cuenta lo sucedido en Indra, pero aseguran que no afecta al expediente abierto por lo sucedido y que sigue su curso. La CNMV investiga las vulneraciones de los códigos de buen gobierno por parte de la Sepi y gestores de Indra al expulsar a los independientes y la posible concertación de la empresa estatal con el presidente de Amber y el grupo vasco Sapa para tomar el control

**ECONOMÍA** 

de la empresa sin lanzar la preceptiva Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

EL MUNDO. JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Antes de que la CNMV tome una decisión, el Gobierno ha introducido por sorpresa a un nuevo consejero en este organismo. Se trata de Mariano Bacigalupo, cuyo nombramiento fue ya publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. Bacigalupo es esposo de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, y ha sido elegido por Calviño para que se incorpore de inmediato, a tiempo de que el organismo guardián de los mercados decida sobre la actuación del Gobierno en el caso Indra. Bacigalupo estaba en recta final de mandato como consejero de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) pero no tenía por qué salir ahora de ese otro organismo regulador.

Buenaventura, un veterano de la CNMV, fue nombrado presidente a finales de 2020 a propuesta de Calviño, pero ha dado algunas muestras de independencia del Gobierno al rechazar que Maite Costa pueda ser etiquetada como independiente en Enagás o con su decisión de investigar el asalto a Indra. «La CNMV ha sido, y pretende seguir siendo activa en la monitorización de la condición del consejero independiente y en su rectificación en los casos en los que proceda. Eso lo hacemos con rigor y tomando el tiempo necesario, sin reaccionar a golpe de titular, sino con profundidad», se comprometió Buenaventura en pleno desembarco de Bacigalupo.

Incidió en que las sociedades cotizadas deben quedarse en la letra estricta de la ley a la hora de etiquetar a un consejero de independiente y pidió que atiendan al concepto amplio de que sólo puede tener esa

# Bacigalupo es ya consejero de la CNMV tras su inmediata designación en el BOE

# Buenaventura pide que no se pueda echar por sorpresa a los independientes

calificación «el que pueda desempeñar sus funciones sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad (o su grupo), sus accionistas significativos o sus directivos».

Buenaventura afirmó también en que, aunque ha habido avances, «aún hay mucho trecho por recorrer» en el objetivo de conseguir igualdad de género en los consejos de administración. También reivindicó el nuevo código de buenas prácticas para inversores institucionales con el fin de que se impliquen más en las sociedades cotizadas para mejorar su gobernanza.

# El Gobierno acelera la adenda con 23.900 millones aún sin ejecutar

# Se ha reunido ya con 7 grupos políticos y hoy recibe las propuestas de las comunidades

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

El Gobierno trabaja contrarreloj para presentar antes de que acabe el año la adenda al Plan de Recuperación que permitirá al país acceder a otros 80.000 millones de euros en préstamos a devolver de la Unión Europea, pero lo hace cuando aún tiene 23.900 millones pendientes de ejecutar de los 28.200 que estaban presupuestados para este ejercicio.

Según publicó ayer la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en los primeros siete meses del año el Ejecutivo sólo ha desembolsado 4.754 millones de euros de los fondos Next Generation, un 15,8% de los que tiene previsto desplegar en 2022, de los que un 60% han sido transferencias a comunidades autónomas para que ellas los ejecuten.

Sí ha hecho autorizaciones por 14.574 millones de euros (un 51,5%) y ha comprometido gastos por 9.066 millones (32%), pero el dinero que ha salido de las arcas de la Administración Central es muy inferior y aún menor es el que ha llegado realmente al tejido productivo.

Pese a este lento ritmo de ejecución, sobre el que piden explicaciones distintos grupos políticos y agentes sociales, el Gobierno ahora está centrado en acelerar la presentación de la adenda del Plan de Recuperación, un nuevo documento en el que recogerá reformas e inversiones que se financiarán con el dinero que la Comisión Europea ha puesto a disposición de España en forma de préstamos.

Hasta la fecha, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se ha
reunido con el grupo socialista
(Patxi López), Podemos (Txema
Guijarro), PNV (Aitor Esteban),
Ciudadanos (Inés Arrimadas y
María Muñoz), PP (Cuca Gamarra, Jaime de Olano y Elvira Rodríguez), ERC (Gabriel Rufián y
Joan Capdevila), Compromís
(Joan Baldoví) y PdeCAT (Ferrán
Bel), y tiene pendiente aún sentarse con el resto de grupos.

El martes mantuvo una reunión con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Rosa Santos, directora de relaciones laborales de la patronal; ayer por la tarde se reunió con Unai Sordo, secretario general de CCOO, y la semana próxima se verá con Pepe Álvarez, líder de UGT.

Desde Economía señalan que estas reuniones son para «preparar la adenda», pero dicen también que se han utilizado para «poner en valor la agenda de reformas estructurales, abordar la situación y perspectivas económicas y las diferentes acciones de respuesta a la inflación». Es decir, que más allá de entrar en el contenido de ese nuevo plan para Bruselas, se abordan muchos más temas generales.

Algunos de los presentes en las reuniones admiten que no se ha profundizado en la adenda en sí y reiteran su petición de información al Gobierno sobre cómo va la ejecución del Plan. Creen que le corresponde al Ejecutivo explicar porqué cree que España debe recurrir a esos préstamos –que después tendrá que devolverle a Bruselas a un tipo de interés– y a qué cree que se deberían destinar los fondos.

Insisten en que al ser un plan plurianual que comprometerá posiblemente a varios gobiernos, el Ejecutivo debería debatir ese plan en el Congreso antes de llevarlo a Bruselas. Creen que estas reuniones se celebran porque el Gobierno tiene que hacerlas de cara a la

# **ESTIMACIÓN DE FUNCAS**

Crecimiento del PIB. El panel de analistas de Funcas prevé que el PIB crezca un 4,2% en 2022, pero cree que la economía se contraerá en el último trimestre (-0,2%).

Inflación. Esperan que las subidas de precios vayan moderándose y que el IPC termine el año con un incremento promedio del 8,6%. Sitúan la inflación subyacente en el 5%.

Tasa de paro. La ralentización económica frenará la creación de empleo, con lo que la tasa de desempleo sólo bajará en 2023 del 13,3% al 13%, una décima menos de lo que esperaban en su último panel.

Comisión Europea, para poder vender en la capital belga que ha tenido en cuenta la opinión de todos los interlocutores políticos y sociales en la elaboración del plan, pero dudan realmente de que las reformas e inversiones vayan a consensuarse.

Las comunidades autónomas también tienen un papel relevante o deberían tenerlo, ya que muchas de las inversiones se producen a nivel territorial y son gestionadas por los gobiernos autonómicos, de ahí que el Ministerio de Economía les haya dado de plazo hasta hoy para presentar sus propuestas.

La próxima semana, el Gobierno recibirá en Madrid a altos cargos de la Comisión Europea que visitarán Madrid para analizar con el Ejecutivo cómo va el despliegue del plan. Bruselas tiene previsto esperar a 2023 para analizar algunas reformas como la de pensiones, pero podrán ir orientándoles ya sobre su enfoque.



Nadia Calviño, vice presidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. Juan carlos hidalgo, efe.

# LAS PENSIONES BAJARÍAN UN 8,2% CON 35 AÑOS DE CÁLCULO

Las pensiones públicas caerían un 8,2% si el Gobierno aprueba una ampliación del periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular estas prestaciones de 25 a 35 años, según alertó ayer el Banco de España, en pleno arranque de las negociaciones para la segunda parte de la reforma de las pensiones.

Sin embargo, si esa ampliación fuera ligada a la posibilidad de elegir los mejores años dentro de ese periodo de 35, como pretende el Ejecutivo, la pensión podría quedar sin cambios en función de cuántos años puedan elegirse y de lo alta o baja que sea. «Una metodología que contemplase los 29 años más favorables dentro los 35 últimos sería, en términos de pensión inicial media,

aproximadamente equivalente a utilizar los 25 años anteriores a la jubilación», que son los que se utilizan ahora, explicó el supervisor.

El Gobierno ha descartado ampliar el periodo de cómputo a 35 años y está buscando combinar otros elementos (como la elección de años y la supresión de lagunas) para que las pensiones no bajen.

# **ECONOMÍA**

# El PP sí acepta la tasa europea a los beneficios de las eléctricas

La avalan por ser «finalista» y si se hace a cambio de dar marcha atrás al impuesto español

#### JUANMA LAMET MADRID

El PP está en contra del impuesto español que gravará las ventas de las empresas energéticas, pero no rechaza el impuesto europeo que gravará los beneficios extraordinarios de estas mismas empresas. Parece un trabalenguas, pero el matiz es clave. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, señaló ayer en los pasillos del Congreso que «la tasa que plantea Europa tiene carácter finalista y va directamente enfocada a bajar los recibos de los europeos, y por tanto de los españoles; mientras que el impuesto que plantea Pedro Sánchez sólo está enfocado a subir la recaudación».

Un día después de votar en contra de la toma en consideración del impuesto que proponen el PSOE y Unidas Podemos, el partido que capitanea Alberto Núñez Feijóo cambió el paso. Tras decir Elías Bendodo, por la mañana, «de entrada, no» a nuevos gravámenes, por la tarde Génova matizó que ahora si «avala» el que propone la UE, pero sólo si su recaudación se usa para enjugar las subidas del precio de la luz y el gas que sufren las familias y las pymes actualmente.

No en vano, la semana pasada Feijóo ya dijo que lo que se recaude con el futuro impuesto a las empresas energéticas debe ir «directamente a bajar el recibo de los hogares». Y no a «llenar» las arcas de Hacienda.

En este punto, El PP insiste en que el Gobierno ha obtenido más de 22.000 millones de euros extra en su recaudación en los primeros siete meses del año: «España no tiene un problema de recaudación. Los que sí tienen un problema son los españoles para pagar sus facturas», juzgó Gamarra.

Además, en Génova creen que el impuesto que ha planteado Pedro Sánchez, y que el martes pasó el primer trámite en el Congreso con el voto en contra de Vox y PP, podría ser «inconstitucional» y colisionar, también, con «el derecho comunitario». «Puede suponer una doble imposición a las eléctricas con consecuencias jurídicas y

# Génova pasó de negarse a cualquier impuesto a «avalar» uno en apenas horas

y económicas para el Estado», insistieron en el equipo de Feijóo.

Para ahondar en esta argumentación, fuentes del PP recordaron ayer que, como adelantó EL MUN-DO el lunes, Bruselas recela del impuesto español. En un documento de trabajo del gobierno comunitario al que accedió este diario se especifica que el nuevo límite de ingresos o precios «no sería compatible» con los impuestos extraordinarios a las ventas de las grandes empresas energéticas. Y, por tanto, los países que lo han puesto en marcha o están a punto, como es el caso de España, deberían «abolirlo».

«Todo lo que sea bajar impuestos y reducir las facturas, de entrada el PP dice si; todo lo que sea subir impuestos para recaudar más, de salida es no», resumió Gamarra. Para la también portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, esa diferencia entre lo que propone Bruselas y lo que hace el Gobierno es, entre otros motivos, por lo que el PP pidió ayer al Ejecutivo que retirase su iniciativa para crear el nuevo impuesto, a la espera del pronunciamiento de Europa. «Así no tendría que rectificar nuevamente en relación con lo que la UE pueda establecer», apuntó.

megavatio hora generado por energías inframarginales (como la nuclear y las renovables) y a partir de ahí el Estado redistribuirá.

Dentro de la propuesta está también un intento de reducción obligatoria y lineal en el consumo eléctrico, que sería del 5% en las horas punta y que aspira a reducir al 10% el total del consumo en 2023. La Comisión calcula que los Estados miembros podrían recaudar hasta 117.000 millones de euros del límite temporal de ingresos propuesto para los productores de electricidad inframarginales cada año.

«La cantidad exacta de ingresos en cada Estado dependerá de la cantidad de electricidad generada a partir de tecnologías inframarginales en el país y del nivel de los precios de la electricidad durante el tiempo de aplicación de estas medidas», explica la propuesta.

El paquete aprobado hoy recoge varios aspectos sobre cómo coordinar medidas y sobre si lo propuesto es compatible con medidas nacionales ya en vigor. Y la respuesta es que sí. «Los Estados miembros deben tener libertad para elegir las medidas apropiadas para lograr los objetivos de reducción de la demanda, incluida la expansión de los sistemas existentes o los incentivos nacionales para desarrollar la demanda», dicen los papeles.

Hubo en algún borrador inicial ideas sobre prohibir medidas nacionales sobre beneficios si se aprobaba el tope, pero en la propuesta final y oficial no hay ninguna referencia, ha desaparecido. Fuentes comunitarias explican que propuestas como la de España, que quiere gravar con un 1,2% la facturación de las grandes energéticas, deben ser evaluadas, pero que si van en la misma línea que la Europea y persiguen el mismo objetivo podrían mantenerse y serían analizadas por la Comisión.

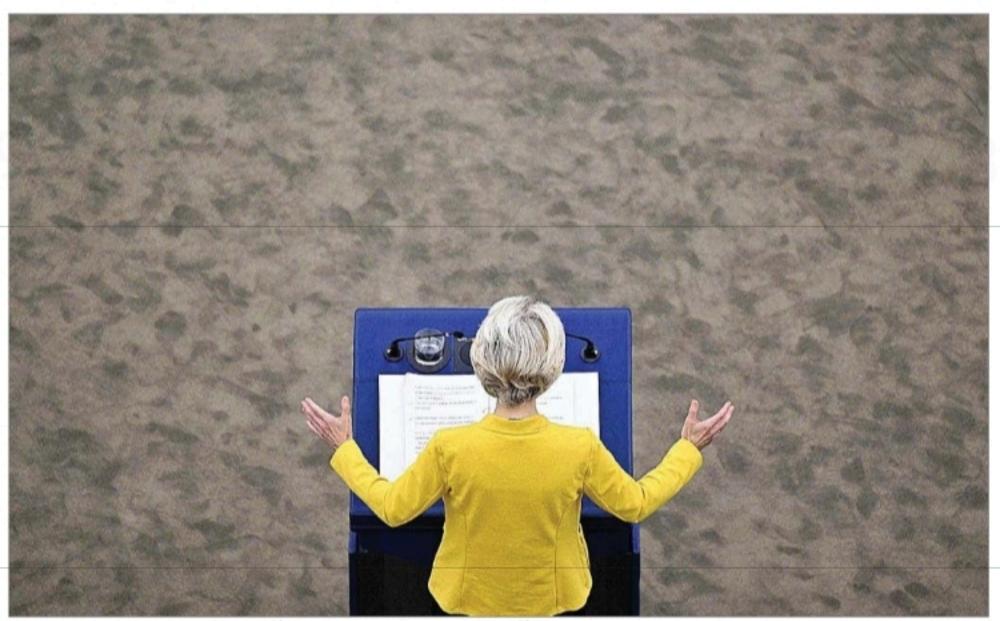

Ursula Von der Leyen durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Unión. AFP.

# La Comisión espera recaudar 140.000 millones con el 'tajo' a los beneficios de las energéticas

Aprueba una tasa del 33% y topará el megavatio hora generado por energías marginales en 180 euros

# PABLO R. SUANZES ESTRASBURGO

La Comisión Europea espera una recaudación de hasta 140.000 millones de euros con el tope a los beneficios extraordinarios de las empresas de generación inframarginal, como la nuclear o las renovables, que producen energía a coste relativamente bajo en estos momentos (117.000 millones), y las que lo hacen a partir de combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo (otros 25.000). Así lo ha indicado la presidenta Ursula von der Leyen este miércoles en su Discurso sobre el Estado de la UE.

«Nuestra propuesta recaudará más de 140 000 millones de euros que permitirán a los Estados miembros amortiguar el golpe de manera directa», ha dicho sobre el tope que los ministros de Energía aceptaron el pasado viernes. La vía escogida para las fósiles es una «contribución solidaria» eufemística de hasta el 33% sobre los beneficios de 2022 que estén por encima del 20% de aumento sobrelos beneficios medios de los tres años anteriores. Igualmente, se aplicará un tope de 180 euros al

# **ECONOMÍA**

# Multa récord de 4.125 millones a Google tras una rebaja mínima

El Tribunal General apoya la sanción de la Comisión Europea por abuso de posición dominante

#### **EDUARDO FERNÁNDEZ** MADRID

El Tribunal General de la UE (TGUE) confirmó ayer la histórica multa a Google por imponer restricciones a los fabricantes de dispositivos que usaran el sistema operativo Android, lo que habría favorecido la posición dominante de la tecnológica estadounidense.

El organismo comunitario tan sólo ha rebajado la cuantía de la sanción a 4.125 millones de euros desde los 4.343 millones impuestos por la Comisión Europea en 2018, al haber estimado parcialmente el recurso presentado por la compañía. Esa rebaja no deja de evitar que la sanción sobresalga como la mayor de la UE a una empresa por prácticas monopolísticas. La segunda mayor también recayó en Google, a cuenta del comparador de compras Google Shopping, 2.420 millones por dar prioridad a los resultados propios en las búsquedas.

El castigo de la UE se remonta a unas denuncias de otras compañías que llevaron a la Comisión a incoar en 2013 un procedimiento. En 2018, el Ejecutivo comunitario anunció una sanción contra la empresa por «su posición dominante al haber impuesto restricciones contractua-

les anticompetitivas a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores», prácticas que se remontaban a 2011. Margrethe Vestager, entonces comisaria de Competencia y actual vicepresidenta, advirtió: «Google tiene que parar».

«El Tribunal General desestima en lo esencial el recurso interpuesto por Google», plasma el organismo en un comunicado. Ante esta sentencia del Tribunal General, la única via legal que le queda a Google es un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de 2 meses y 10 días a partir de la notificación. «Estamos decepcionados», lamentaron en Google tras conocerse la decisión.

Las restricciones a la competencia cometidas se resumirían en tres: acuerdos con los fabricantes para instalar Google Search y Chrome siempre que quisieran una licencia de explotación de la tienda de aplicaciones Play Store, acuerdos para que esas licencias fueran ligadas al compromiso de no vender productos con versiones de Android no autorizadas por Google y, por último, acuerdos para repartir los ingresos de publicidad adquiridos por Google en los que fabricantes y operadores se ave-

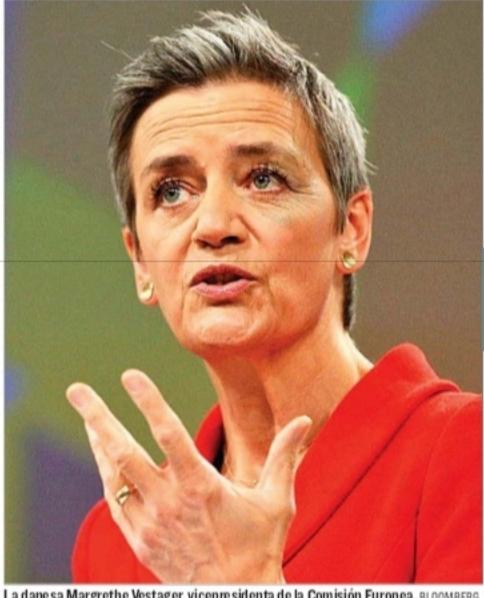

La dane sa Margrethe Vestager, vicepre sidenta de la Comisión Europea. BLOOMBERG

nían a no preinstalar servicios de búsqueda de la competencia.

El 80% de los smartphones europeos utilizan Android, calculó la Comisión, y estos pactos comerciales tenian «como objetivo proteger y reforzar la posición dominante» en los servicios de búsqueda y en la generación de ingresos publicitarios.

Si la Comisión apreciaba un «sesgo de statu quo» en las condiciones de preinstalación para apuntalar una ventaja competitiva, el Tribunal lo corrobora; si la Comisión veía los acuerdos como abusivos por su imposición de exclusividad, el TGUE lo secunda; y así ocurre igualmente con los impedimentos detectados al desarrollo de código fuente de Android por terceros, lo que habría obstaculizado la evolución de la industria. Sin embargo, el TGUE estima las alegaciones de Google en tanto en cuanto

Por ciento, Cuatro de cada cinco 'smartphones' vendidos en Europa usan Android, señala la Comisión.

el análisis de la Comisión no permitiria «corroborar la constatación de un abuso resultante en sí mismo», es decir, el Tribunal cree que el reparto de ingresos entre Google con fabricantes y operadores no constituye un abuso, que sí se encontraria en el detalle de esos pactos. De ahí, la reducción de la cuantía. «Tal anulación parcial no afecta a la validez global de la declaración de infracción realizada», apunta el TGUE.



# **ECONOMÍA**

# LA INESTABILIDAD RESIDENCIAL DE LOS MENORES DE 35 EN ESPAÑA

ESFUERZO ECONÓMICO EN EL ALQUILER Y EN LA HIPOTECA

Porcentaje de hogares en régimen de alquiler y propiedad con hipoteca que deben realizar sobreesfuerzo

# ALQUILER DE MERCADO PROPIEDAD CON HIPOTECA 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

#### INDEPENDENCIA RESIDENCIAL DE LOS JÓVENES EN ESPAÑA

Porcentaje de personas entre 30 y 34 años responsables de su hogar



FUENTE: Observatorio Social de la Fundación La Caixa.

Unido

EL MUNDO

# Los jóvenes con más problemas por la vivienda

Reino España Italia Francia Suecia Polonia Portugal Alemania

España está a la cabeza de Europa donde los menores de 35 soportan mayor sobrecarga

# MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones para los jóvenes en España y no es una percepción: el país se sitúa a la cabeza de Europa donde los menores de 35 años se enfrentan a más problemas económicos relacionados con tener un techo bajo el que vivir, ya sea de alquiler o en propiedad. En los últimos años, además, la inseguridad residencial de este grupo se ha incrementado, a diferencia de otros países del sur de Europa cuyos mercados han sido tradicionalmente comparables.

La estampa es como una pescadilla que se muerde la cola: la precariedad de las condiciones laborales y socioeconómicas de los más jóvenes retrasa el momento de la emancipación y cuando lo hacen, sus opciones en el mercado son más limitadas, bien porque los alquileres son demasiado altos o bien porque no reúnen los requisitos para obtener una hipoteca que les dé acceso a la propiedad. El resultado es un panorama de inseguridad residencial que se arrastra de manera generacional y que retrasa la salida del hogar familiar.

Esta dinámica, además, está provocando un alejamiento del modelo español respecto al sur de Europa, que se sigue caracterizando por una alta estabilidad residencial. «En otros países del sur, los jóvenes pueden acceder a viviendas que son facilitadas por la red familiar o que se pueden adquirir con ayuda de sus recursos. Esto era algo habitual en nuestro sistema, pero se ha ido perdiendo progresivamente. En España está fallando el recurso a la ayuda familiar como sustituto de las ausentes políticas de vivienda social», apunta el informe Inestabilidad y problemas de acceso a la vivienda, una realidad cada vez más extendida, incluido en el libro Desigualdad y pacto social

Italia Portugal Francia

Alemania España

Reino

Unido

publicado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa.

El trabajo hace un recorrido por la desigualdad en España y, dentro de esa radiografía, la vivienda ocupa un capítulo fundamental. Entre otros asuntos, los autores destacan que la precariedad laboral, la falta de apoyo familiar y la ausencia de políticas públicas específicas conforman un cóctel que eleva la inseguridad de los jóvenes a la hora de comprar o alquilar una vivienda y, además, aumenta el sobreesfuerzo económico que éstos deben soportar.

En el caso de los menores ext de 35 años, casi el 50% de los que viven en alquiler experimentan una situación de sobreesfuerzo económico para pagar su vivienda, mientras que el porcentaje se reduce al entorno del 20% cuando se trata de la propiedad. El primer escollo para la incursión residencial sigue siendo la emancipación tardía. «Menos del 70% de los jóvenes de 30-34 años se ha emancipado, lo que constituye el primero, y quizás el más importante, de los problemas residenciales de España», recoge el estudio. Es una característica del mercado español desde hace dé-

# BELARRA SUBE EL ENVITE POR EL TOPE A LAS HIPOTECAS

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, elevó ayer el tono de confrontación con el PSOE a cuenta del tope a las subidas de las hipotecas variables propuesto por la formación 'morada' para hacer frente a la subida del Euribor. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, rechazó la medida la noche anterior alegando que «los topes a las hipotecas no están permitidos en el Tratado de la UE» y ayer Belarra calificó su argumento como «excusa», «Volvemos a escuchar las mismas excusas de siempre para no llevaria cabo. La UE no nos deja», escribió la responsable de Podemos en un extenso hilo de Twitter.

> cadas y según los responsables del informe, encabezados por Juan A. Módenes, miembro del Centro de Estudios Demográficos y Departamento de Geografía de la Universi

dad Autónoma de Barcelona, «la causa de este retraso debe buscarse en las condiciones socioeconómicas, que impiden que los jóvenes puedan independizarse».

Después, una vez que se emancipan, las opciones residenciales que se abren a los jóvenes se limitan casi exclusivamente al alquiler de

> mercado y a la propiedad con hipoteca. «Estas dos opciones, reguladas principalmente por el mercado, obligan a pagos importantes con regularidad mensual, en un contexto de fuerte precariedad e inestabilidad laboral y sin políticas públicas eficientes que protejan a los hogares en dificultades. Las alternativas más seguras a largo plazo son minoritarias», añaden.

> Esto convierte a España es uno de los países europeos donde los jóvenes tienen más problemas económicos relacionados con la vivienda. «El sobreesfuerzo residencial es fruto de la combinación de bajos ingresos y falta de opciones de vivienda más as equibles. La expansión del alquiler

junto con la falta de protección de los hogares más vulnerables, apunta a que la gravedad del sobreesfuerzo de España no se produce en otros países».

# La piratería se desinfla pero no para los libros

El consumo ilícito cae un 30% desde 2015, aunque en pandemia sí crece para la industria de contenido escrito

# EDUARDO FERNÁNDEZ MADRID

La piratería se desinfla en España, un 8% desde el 2020 de pandemia, un 20% si la horquilla se estira a 2018 y hasta un 30% si la comparativa llegara a 2015. Sin embargo, estos comportamientos ilegales de consumo de mantienen e incluso crecen en una de las principales industrias de contenidos, la de los libros. En el año 2021, un 34% de estos consumidores accedió a ese tipo de productos de manera ilícita.

El alza con respecto a 2020 tan sólo es del 1%, pero el aumento contrasta con mejoras en el resto de áreas, tal y como recogen los datos recabados por la Coalición de creadores e industrias de contenidos.

El sector de la música sobresale como el que mayor tasa de consumidores ilícitos congrega, un 38%, la <del>única cifra superior a la del ámbito</del> de los libros. El cine reúne un 25%; la prensa, un 23%; las series, un 21%; el fútbol, otro 21%; los videojuegos, un 18%; las revistas, un 16%; y las partituras, un 5%.

«Somos el aspecto negativo, la única flechita roja», reconocía Daniel Fernández, presidente de Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos). «No son piratas, son ladrones», subrayó.

Preguntado al respecto por EL MUNDO, Fernández achaca al aumento a dos factores: «La tecnología permite compartir archivos con una gran facilidad y es muy rápido mandar un libro a través de un mensaje de WhatsApp. Por otro lado, puede deberse a una cuestión de volumen: a raíz del covid, los españoles leemos más, y conforme a eso puede haberse incrementado la lectura ilegal».

«El impacto negativo para la industria es mayor cuando el contenido es nuevo, de estreno, porque está más valorado», expone por su parte-Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de creadores. Efectivamente, en 2021 se editaron 79.373 nuevos libros, por 74.589 de 2020: la industria se fortaleció y una merma similar habría resultado más dañina.

En cualquier caso, la piratería ha retrocedido. Según Navarrete, «cada vez que se legisla, se avanza», por lo que con la reforma de 2021 y la transposición de las directrices europeas se puede aventurar que «la piratería seguirá reduciéndose».

La erosión de 2021 se calcula en 2.271 millones de euros, un lucro cesante que se traduciría en 18.716 empleos directos no creados (112.299 si se sumaran los indirectos). Además, el erario público perdió el pasado año 653 millones en impuestos, entre IVA, contribuciones a la Seguridad Social e IRPF.

# **ECONOMÍA**

# **BOLSA**

Bankinter

PharmaMar

Cellnex Telecom

Meliä Hotels Int.

Acciona



-3,04 Zona euro

-2.64 EE.UU.

-2,05 Sulza

-2,01 Canadá

-2.13

Reina Unido

Japón

1,25

1,75

0,50

-0,10

-0.25

2,50

| IBEX 35         |                       |                              |                 |                                    |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| TiTULO          | ÚLTIMA<br>CO TIZACIÓN | VARIACIÓN DIVARIA<br>EUROS % | MIN. MAX.       | WARRACIÓN AÑO %<br>ANTERIOR ACTUAL |
| Acciona         | 204,400               | 2,400 1,19                   | 200,000 205,200 | 52,00 21,59                        |
| Acciona Ener    | 41,540                | 0,220 0,53                   | 40,900 42,000   | 22,87 27,50                        |
| Acerinox        | 8,600                 | -0,248 -2,80                 | 8,540 8,900     | 39,17 -24,46                       |
| ACS             | 22,990                | -0,050 -0,22                 | 22,920 23,310   | 1,68 -2,46                         |
| Aena            | 118,450               | -1,300 -1,09                 | 118,000 119,800 | -2,39 -14,66                       |
| Amadeus         | 52,060                | 0,620 1,21                   | 50,860 52,100   | 0,13 -12,71                        |
| ArcelorMittal   | 21,900                | -0,950 -4,16                 | 21,750 22,940   | 50,11 -22,82                       |
| B. Sabadell     | 0,739                 | 0,000 0,05                   | 0,725 0,753     | 73,75 24,84                        |
| B. Santander    | 2,586                 | 0,011 0,41                   | 2,552 2,616     | 20,84 -12,07                       |
| Bankinter       | 5,778                 | 0,106 1,87                   | 5,654 5,798     | 40,41 28,14                        |
| BBVA            | 4,878                 | -0,009 -0,18                 | 4,831 4,956     | 39,76 -7,09                        |
| CabaBank        | 3,425                 | 0,010 0,29                   | 3,410 3,521     | 21,63 41,88                        |
| Cellnex Telecom | 37,300                | 0,420 1,14                   | 36,560 37,410   | 12,56 -27,12                       |
| Colonial        | 5,580                 | -0,175 -3,04                 | 5,555 5,755     | 9,77 -32,36                        |
| Enagás          | 17,480                | -0,070 -0,40                 | 17,480 17,800   | 29,67 -14,31                       |
| Endesa.         | 17,175                | -0,360 -2,05                 | 17,175 17,515   | 3,42 -14,98                        |
| Ferrovial       | 25,170                | -0,280 -1,10                 | 25,060 25,460   | 25,80 -8,67                        |
| Fluidra         | 14,920                | -0,590 -3,80                 | 14,690 15,560   | 73,90 -57,61                       |

| ritu.o            | OLTIMA<br>COTIZACIÓN | WATEACTON DIAFEA | MIN    | MAX.   | ANTERIOR ACT |        |  |
|-------------------|----------------------|------------------|--------|--------|--------------|--------|--|
| Grifols           | 12,185               | -0,330 -2,64     | 11,975 | 12,490 | -28,17       | -27,79 |  |
| IAG               | 1,236                | -0,011 -0.88     | 1,212  | 1,248  | -4,86        | -27,49 |  |
| Iberdrola         | 10,610               | -0,205 -1,90     | 10,600 | 10,785 | -3,41        | 1,92   |  |
| Inditex           | 22,780               | 0,830 3,78       | 22,260 | 23,290 | 14,76        | -20,15 |  |
| Indra             | 8,270                | 0,220 2,73       | 8,000  | 8,400  | 38,60        | -13,13 |  |
| Mapfre            | 1,696                | -0,032 -1,85     | 1,683  | 1,714  | 27,71        | -6,06  |  |
| Meliá Hotels Int. | 5,620                | 0,060 1,08       | 5,490  | 5,630  | 4,93         | -6,36  |  |
| Merlin Properties | 8,935                | -0,125 -1,38     | 8,880  | 9,140  | 42,58        | -6,64  |  |
| Naturgy           | 26,160               | -0,570 -2,13     | 26,160 | 26,640 | 65,64        | -8,63  |  |
| PharmaMar         | 59,260               | 0,700 1,20       | 58,520 | 59,920 | -18,40       | 3,93   |  |
| Red Eléctrica     | 17,890               | -0,255 -1,41     | 17,785 | 18,125 | 27,20        | -5,97  |  |
| Repsol            | 12,850               | -0,050 -0,39     | 12,710 | 13,035 | 37,05        | 23,13  |  |
| ROVI              | 46,440               | 0,440 0,96       | 45,600 | 47,180 | 98,93        | -37,07 |  |
| Sacyr             | 2,326                | 0,020 0,87       | 2,292  | 2,338  | 24,12        | 1,75   |  |
| Siemens Gamesa    | 17,945               | -0,005 -0,03     | 17,940 | 17,985 | -36,33       | -14,83 |  |
| Solaria           | 20,970               | -0,430 -2,01     | 20,760 | 21,390 | -27,58       | 22,49  |  |
| Telefónica        | 3,929                | -0,021 -0.53     | 3,903  | 3,948  | 33,84        | 2,00   |  |

# Inditex sigue impermeable a las crisis

+1,87 Colonial

+1,20 Griffols

+1,19 Naturgy

+1,14 Endesa

+1,08 Solaria

El grupo textil bate récord de ventas y de beneficio en el primer semestre sin Pablo Isla

# RAQUEL VILLAÉCIJA MADRID

Inditex parece impermeable a las crisis Tras el bache de la pandemia, el grupo textil dueño de Zara ha vuelto rápido a su senda habitual: la de pulverizar sus propios récords y capear cualquier crisis. A pesar de la incertidumbre que pesa sobre la economía y la preocupación sobre un frenazo en el consumo, el grupo textil logró un beneficio y unas ventas históricas en el primer semestre de este año, el que abarca de febrero a julio, el primero sin Pablo Isla al frente.

Las ventas en este periodo alcanzaron los 14.845 millones, un 24% por encima de las del mismo semestre de 2021. Además ganó un 41% más, 1.794 millones.

El periodo arranca en febrero, justo cuando estalla la guerra de Ucrania e Inditex tiene que cerrar sus tiendas en el país y en Rusia. También cuando se acentúa la escalada inflacionista. En este conexto «el tráfico y las ventas han crecido y continúan en esa tendencia», explicaba ayer el grupo. Esto es en parte «por la digitalización de las tiendas, que ha sido clave». La venta online, uno de los pilares del modelo de negocio de Inditex, también crece y el grupo espera que en 2024 ya represente el 30% de las ventas totales.

Estos resultados «se explican por cuatro factores clave: nuestra propuesta de moda, una experiencia de compra constantemente optimizada para los clientes, nuestro enfoque en sostenibilidad y el talento de la gente», dijo el consejero delegado, Óscar García Maceiras, nombrado hace casi un año, en sustitución de Isla.

Aunque este semestre era complicado, los analistas esperaban unos resultados récord, pero las cifras publicadas superan esas previsiones. Incluso ahora, en un entorno económico en el que ya se está apreciando una ralentización del consumo, el gigante textil aumentó sus ventas entre agosto y septiembre un 11%. Esto es más llamativo si tenemos en cuenta que, en situación de crisis, una de las cosas en las que primero recortamos es en ropa.

«Las preocupaciones macro y su efecto sobre los consumidores so n comprensibles, pero tenemos mucha confianza en las oportunidades a largo plazo, en nuestro modelo de negocio y en su ejecución, y estamos plenamente centrados en el desarrollo de nuestras colecciones», dijo ayer García Maceiras.

Otros datos llamativos son que el margen bruto (lo que gana Inditex por cada prenda que vende y uno de los indicadores que más miran los analistas) creció un 24,5% y ya representa casi el 58% de las ventas (8.594 millones de euros), el nivel más alto de los últimos siete años. En un contexto en el que las empresas están reduciendo margen por la culpa de la subida de costes, Inditex presume de lo contrario.

Por cadenas, Zara fue la que obtuvo una mayor facturación y ya representa el 73% de las ventas del grupo. Inditex creció en todos los mercados y en España ingresó 2.198



El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras. EFE

# DATOS

# 1.100M€

Inversión. El grupo textil planea seguir con su fuerte inversión para optimizar las tiendas y seguir con la digitalización de las mismas.

# 1.794M€

Beneficio. Inditex tuvo un beneficio de 1.794 millones de euros, un 41% más y una cifra superior a la calculada por los analistas.

# 6.370

Tiendas. A finales de semestre el grupo contaba con 6.370 tiendas en todo el mundo, tras haber hecho aperturas en 24 mercados.

millones, un 25% más.

En este contexto casi idílico, de lo que no se libra es de la subida de precios. Realizará subidas selectivas «de un dígito» en la campaña otoño-invierno, como ya hizo en la de primavera-verano, según dijo el director de Mercado de Capitales de Inditex, Marcos López.

«A pesar de tener una política de

precios estable, cuando hay impactos temporales derivados de la inflación, en ciertos mercados lo que se hace es intentar ajustar los precios», señaló. En marzo, durante la presentación de resultados anuales, el grupo ya anticipó que realizaría algunas subidas selectivas, del 2% de media, según dijo Maceiras entonces.

El grupo si ha incrementado el inventario (algo poco habitual) para tener disponibilidad de producto ante posibles tensiones en la cadena de suministro. A 11 de septiembre, los niveles de inventario eran un 33% superiores. El grupo tiene un modelo de stock integrado que le permite preparar los pedidos online desde las pro-

pias tiendas físicas, tirando del stock de las mismas, lo que permite tener un control milimétrico del inventario.

Maceiras cree que, pese al contexto económico, el modelo de negocio «tiene un gran potencial de futuro». Este se basa en la «continua optimización de la experiencia de cliente» en tiendas «de alta calidad, totalmente integradas, digitales y sostenibles». SIGNUS ECOVALOR: NUEVO CONCURSO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, MEDIANTE SUBASTA, DE SERVICIOS DE VALORIZACIÓN DE NEUMÁTICOS AL FI-NAL DE SU VIDA ÚTIL (NEVU)

Para más información sobre el Concurso puede visitar la web de SIGNUS:

#### www.signus.es

La documentación necesaria para inscribirse estará disponible en la web desde el 15 de septiembre de 2022.

# AHORA EMPIEZA LO BUENO

ZEN, la sección de Vida Sana de EL MUNDO.

ACCION MEDITACION EQUILIBRIO

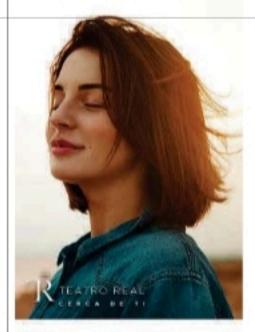

Entra en elmundo.es/vida-sana.html

# **DEPORTES**

# Valverde sale de la niebla

FÚTBOL. El uruguayo desbloquea con su gol al Madrid después de ser ampliamente dominado por el Leipzig en el Bernabéu

| CHAMPION                                                      | \$ (GRUPO F)                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                             | 0                                                                                                        |
| REAL MADRID                                                   | LEIPZIG                                                                                                  |
| S. BERNABÉU. UN OS                                            | 60.000 ESPECTADORES                                                                                      |
| Tarjetas amar illas: Haid<br>y Car<br>Goles: I-O: Valverde (i | izio Mariani ★<br>Iara, Nkunku, Schalger<br>vajal.<br>min. 79). 2-0: Asensio<br>91)                      |
| Courtois                                                      | Gulacsi                                                                                                  |
| Camavinga (min. 64).<br>(min. 81). Mendy (s.c.                | id: Asensio (⋆) por<br>Kroos (⋆) por Modric<br>) por Alaba (min. 80).<br>iius (min. 85). Mariano<br>85). |
| Simakan (min. 75). Kam                                        | : Heinrichs (*) por<br>ppl(*)por Haidara (min.<br>por Werner (min. 81).<br>rg (min. 81).                 |

#### ORFEO SUÁREZ MADRID

Al Madrid le habían hecho de todo en el Bernabéu. De todo menos el gol, que es la mejor forma de pasara por un mal rato. Lo fue el primer acto, penoso. El segundo, en cambio, empezó voluntarioso, porque no se pasa de la niebla al sol en un instante, no en un campo de fútbol, aunque este estadio haya sido capaz de conocer las cuatro estaciones en 90 minutos, mejor más de 90. De voluntad pocos saben como Valverde, que salió de la niebla como acostumbra para invertir la lógica del juego o, mejor dicho, imponer la lógica del Madrid, rematada por su némesis, Asensio.

Con las cosas más claras empezó, en cambio, el Leipzig. Un equipo que sabe qué quiere en cada zona del campo. Adelanta la defensa con riesgo para achicar el espacio, lo que permite coordinar la presión alta. No se entretiene en la transición ofensiva, tremendamente vertical, y cualquier futbolista encuentra siempre un compañero desmarcado, gracias a la movilidad continua de todos ellos. La pelota no se espera, se va a su encuentro. Timo Werner es un exponente de ese juego, endiablado, siempre en busca de las zonas erónegas. Si su eficacia en el remate hubiera sido otra, hablaríamos de otra cosa y, seguramente, no en el Leipzig. Es lo que le faltó en su paso por la aristocracia. Sin embargo, tiene mucho que aportar, y mucho de lo que valora un buen entrenador. Marco Rose lo es, uno más en la emergente generación de técnicos germanos, desde Klopp a Tuchel o Nagelsmann, que puso los cimientos del equipo de Red Bullantes de marcharse al Bayern.

Werner fue un tormento para una pareja de centrales inédita, Rüdiger



Valverde celebra su gol frente al Leipzig, primero del Madrid, ayer, en el Bernabéu. Rodrigo Jiménez / EFE

# LA JORNADA El Shakhtar empata en Varsovia

El Shakhtar, angustiado por la guerra interminable entre Rusia y Ucrania, continúa imbatido en esta edición de la Champions. Si en la primera jornada derrotó al Leipzig, ayer empató (1-1) con el Celtic en un partido disputado en el estadio Wojska Polskiego de Varsovia. Se adelantó el equipo escocés, con un gol en propia meta marcado por Bondarenko (minuto 10) y luego igualó Mudryk (min. 29). El Shakhtar es segundo en el grupo del Real Madrid. Por su parte, el Milan impuso su autoridad (3-1) al Dinamo de Zagreb en un encuentro celebrado en el estadio de San Siro que siempre fue dominado por la escuadra italiana. Giroud, de penalti, adelantó a los lombardos poco antes del descanso. Luego marcaron Saelemackers y Pobega. El autor del tanto de la formación croata fue Orsic.

y Nacho, con un Madrid empanado por delante. La fase de grupos no le estimula como a su rival, por supuesto, pero el pasar de los minutos mostraron a un equipo excesivamente errático, sin Kroos de inicio, por descanso, y sin Modric en su mejor versión, aunque el corazón del croata es un corazón de león. Siempre llega, siempre prueba. Camavinga era el otro interior con Tchouaméni como pivote. En todo el primer tiempo fueron incapaces de levantar una barrera frente a Haidara y Schlager.

El escenario reclamaba al de siempre cuando amenaza tormenta. Es Courtois, en su sitio para ganar dos mano a mano a Nkunku. A la tercera, estaba vencido, pero por fortuna para los blancos, el delantero francés no llegó al pase de Werner desde el costado. Es un futbolista que llega para estar entre los grandes. Al otro lado del Bernabéu,

Asensio, que saltó con cara de circunstancias, puso un broche con tono de reivindicación

# Werner mostró su endiablada movilidad; sólo el remate le apartó de la aristocracia

nada había tenido que detener Gulacsi. Lo más cerca que vio el portero el peligro fue en un posible penalti de Schlager sobre Modric. El VAR no dirimió. En la Champions actúa como los bomberos, sólo en incendios. Tomemos nota.

Rodrygo, en el lugar de Benzema, no había encontrado resquicios para sus finuras. No es lo mismo salir ante un equipo vareado como un olivo que antes de las cosecha. Más que pimienta en el ataque, al Madrid le faltaba salpimentarse en el todo el campo. Lo bizo en el descapso.

campo. Lo hizo en el descanso. Primero llegó la intensidad, con el paso atras inevitable del Leipzig, porque el Madrid, aunque sea a empujones, mete en su área a cualquiera. Después saltó Asensio con cara de circunstancias, muy distinta a la que tenía cuando dejó el campo después del gol de artista que cerraba un partido cuesta arriba y que, seguramente, habría acabado de otra forma de no ser por Valverde. La salida del balear hizo retrasar su posición al uruguayo, pero a éste le gusta llegar al área sea desde donde sea. Ahí estaba para recibir de Vinicius, sortear al defensa y poner al Madrid en su lugar, líder en la incipiente Champions.



Carlo Ancelotti, durante un momento del partido entre el Madrid y el Leipzig. JUANJOMARTÍN / EFE

# La pasión de 'Carletto'

# El técnico con más Champions busca ganar dos seguidas por primera vez / Recibió el premio a su gestión con el gol de Asensio

# ABRAHAM ROMERO

Los últimos minutos que había vivido el Santiago Bernabéu en Champions League habían sido el puro éxtasis futbolístico y emocional. Aquel doblete de Rodrygo en el descuento para forzar la prórroga, aquel gol de Karim Benzema en el tiempo extra, aquel triunfo mágico e inesperado sobre el Manchester City que ponía a los blancos camino de París.

Han pasado 133 días y la vida sigue igual en Chamartín. Un club, el Madrid, que mantiene una relación inquebrantable con la Copa de Europa y que desde ayer busca repetir lo imposible. Sólo él, nadie más, ha logrado ganarla de forma

consecutiva en los últimos 30 años. ¿Cómo mantener el hambre? Ahí hay que acudir a una columna vertebral insaciable en la que cada vez quedan menos piezas: este verano se han ido Marcelo, Isco, Bale y Casemiro y quedan Carvajal, Nacho, Kroos, Modric, Lucas y Benzema. Todos, salvo el gallego, podrían igualar el próximo 10 de junio en Estambul las seis Copas de Europa de Paco Gento.

Y, cómo no, hay que mirar al banquillo. A un entrenador que a sus 63 años decidió subirse de nuevo a la montaña rusa de la elite del balón para asumir un último desafio. Carlo Ancelotti ya es el técnico con más o rejonas, ya la ha ganado

dos veces con el Madrid y otras dos con Milan, no debería quedarle nada en el bolsillo con lo que luchar. Pero quizás, en el 25° aniversario de su debut como entrenador en Copa de Europa, Carletto quiera lo que nunca consiguió: levantarla dos años seguidos.

Para ello, nada mejor que comprar y vender «ilusión» en ese estado felicidad perpetuo en el que ha instalado al madridismo. La ilusión que transmite la explosión de los jóvenes y la confianza del italiano en ellos, «Nos ilusionan, claro, Me gusta verles», admitió en la previa. Ayer, por ejemplo, Ancelotti incluyó en la alineación inicial a Modric, leyenda por si misma, y a los cinco

«niños cracks», como ya se les conoce por Chamartín: Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Vinicius y Rodrygo. Una Quinta que tiene enamorada al Bernabéu y que ante el Leipzig supo sufrir la presión de la Copa de Europa, como ya hizo en el pasado.

La primera parte dejó constancia de la pasión de Ancelotti por el fútbol y por esta competición. El ita-

# El Madrid sigue invicto este año y Ancelotti termina dándose un abrazo con el balear

liano se pasó enfadado gran parte de los primeros 45 minutos, especialmente con los pases atrás hacia Courtois, y agitó los brazos a los jóvenes, a los veteranos y a sus ayudantes ante la impotencia de ver que su equipo no podía con el Leipzig. Buscó con la mirada a su hijo y segundo Davide cada vez que veia algo que no le gustaba y aplaudió con rabia pidiendo «imás, más!» a los suyos, que se fueron al descanso sin disparar a puerta.

Pero «el Madrid siempre vuelve», como rezaba el tifo del fondo sur. Y volvió. La pasión de Carletto, que le dio la oportunidad a Asensio en la segunda parte consciente de la importancia de hacer grupo, fue la pasión de Fede Valverde, convertido en alma del campeón de Europa. Suyo fue el pase a Vinicius en la final de la última Champions, suya fue la asistencia al brasileño en Glasgow ante el Celtic y suyo fue el gol decisivo del agónico triunfo contra el Leipzig. Recibió un buen pase de Vinicius y definió perfecto con la zurda. «El Pajarito ya es un Pajarraco», decian en la grada.

El Madrid sigue invicto este curso, empujado por la pasión de un Ancelotti que recibió el premio a su talante y su mano izquierda con el gol de Asensio en el descuento. Todo le sale bien al italiano, que terminó abrazándose con el mallorquín.

nea y buscar la armonía para superar la recia defensa local. A falta de 20 minutos, sólo el equipo andaluz iba a por la victoria. Con presencia, pero sin colmillo. Lo fiaba todo a un centro del campo solido con Zica, Falk y Stamenic. Un centro del campo que estaba logrando contener la construcción nervionense. Una falta justo en el borde del área creó incertidumbre en la grada, pero Isco estrelló el balón contra la barrera.

Se avecinaba un final abierto. Entró el nigeriano Mukairu por los de blanco. Suso y Dolberg por los de rojo. Ya sólo se jugaba en el campo del anfitrión. Januzaj salió para los últimos 10 minutos, pero apenas la olío. Todo arriba para nada. Tres puntos que hubieran sido yodo para la herida sevillista. Pero los planes, y menos los alocados, no siempre salen bien. Los cambios, lejos de traer la luz, fueron oscureciendo el partido.

# CHAMPIONS LEAGUE

#### RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

El martes: Liverpool 2 Ajax L. Hoy: Rangers O Nápoles 3.

|                 | J | G | E | P | П   | C   | Pt. |   |
|-----------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| Nápoles (ITA)   | 2 | 2 | 0 | 0 | . 7 | 1   | 6   | Г |
| Liverpool (ING) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3   | - 5 | 3   |   |
| Ajax (HOL)      | 2 | 1 | 0 | 1 | - 5 | 2   | 3   |   |
| Rangers (ESC)   | 2 | 0 | 0 | 2 | 0   | - 7 | 0   |   |

#### Próximos partidos:

4/I0/2022: Ajax- Nápoles (21.00 horas). Liverpool - Rangers (21.00 horas).

El martes: B. Leverkusen 2 Atlético 0.

|                     | J | G | E | P | П   | C   | Pt. |
|---------------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| Brujas (BEL)        | 2 | 2 | 0 | 0 | - 5 | 0   | 6   |
| B. Leverkusen (ALE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2   | . 1 | 3   |
| Atlético (ESF)      | 2 | 1 | 0 | 1 | 2   | 3   | 3   |
| Oporto (POR)        | 2 | 0 | 0 | 2 | -1  | 6   | 0   |

#### Práximos partidos:

4/I0/2022: Brujas - Atlético (2l.00 horas). Oporto - Leverkusen (2l.00 horas)

El martes: Viktoria Pizen O Inter 2. Bayern 2 Barcelona 0.

|                      | J | G  | E | P | П   | C   | Pt. |
|----------------------|---|----|---|---|-----|-----|-----|
| Bayern (ALE)         | 2 | 2  | 0 | 0 | 4   | 0   | 6   |
| Barcelona (ESP)      | 2 | -1 | 0 | 1 | . 5 | 3   | 3   |
| Inter (ITA)          |   |    |   |   | 2   |     |     |
| Viktoria Plzen (RCH) | 2 | 0  | 0 | 2 | - 1 | - 7 | 0   |

#### Próximos partidos:

4/I0/2022: Bayern - Viktoria Plzen (18.45 h.). Inter - Barcelona (21.00 horas).

#### GRUPO D

El martes: Sporting 2 Tottenham 0. Marsella O Frankfurt

|                   |   |   |   |   | ы   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|-----|---|---|
| Sporting (POR)    | 2 | 2 | 0 | 0 | - 5 | 0 | 6 |
| Tottenham (GB)    | 2 | 1 | 0 | 1 | 2   | 2 | 3 |
| Frankfurt (ALE)   | 2 | 1 | 0 | 1 | -1  | 3 | 3 |
| O. Marsella (FRA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0   | 3 | 0 |

# Práximos partidos:

4/10/2022: Marsella - Sporting (18.45 h.). Frankfurt - Tottenham (21.00 horas).

# **GRUPO E**

Ayer: Milan 3 D. Zagreb I. Chelsea I Salzburgo I.

|                 | J | G | E | P | ы   | C   | Pt. |
|-----------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| Milan (ITA)     | 2 |   |   |   |     |     |     |
| D. Zagreb (CRO) | 2 |   |   |   |     |     |     |
| Chelsea (ITA)   | 2 | 1 | 1 | 0 | - 4 | 2   | 3   |
| Salzburgo (ALE) | 2 | 0 | L | 0 | . 1 | - 1 | - 1 |

# Práximos partido:

5/IO/2022: Salzburgo - D. Zagreb (18.45h.). Chelsea - Milan (21.00 horas).

# GRUPO F

Real Madrid 2 Leipzig 0.

|                 |   | G | ы | P | и   | C   | PL. |
|-----------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| R. Madrid (ESP) | 2 | 2 | 0 | 0 | - 5 | . 0 | 6   |
| Shakhtar (UCR)  | 2 | 1 | 1 | 0 | - 5 | 2   | 4   |
| Celtic (ESC)    | 2 | 0 | 1 | T | -1  | 4   | -1  |
| Leipzig (ALE)   | 2 | 0 | 0 | 2 | - 1 | 6   | 0   |

# Práximos partidos:

5/IO/2022: Leipzig - Celtic (IB.45 horas). Real Madrid - Shakhtar (21.00 horas).

# GRUPO G

Ayer: Copenhague O Sevilla O. Manchester City 2 B. Dortmund I

|                   | J | G | E | Р | ы   | C   | Pt. |
|-------------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| M. City (GB)      | 2 | 2 | 0 | 0 | -6  | - 1 | 6   |
| B. Dortmund (ALE) | 2 | 1 | 0 | 1 | .:1 | 2   | 3   |
| Copenhague (DIN)  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0   | - 3 | - 1 |
| Sovilla (ESP)     | 2 | 0 | T | Т | 0   | 4   | 1   |

# Próximos partidos:

5/10/2022: Sevilla - B. Dortmund (21.00 h). Manchester City - Copenhague (21.00 horas).

# GRUPO H

Ayer: Juventus I Benfica 2.

|                      | J | G | Ε | P | Е   | C  | Pt |
|----------------------|---|---|---|---|-----|----|----|
| Berifica (POR)       | 2 | 2 | 0 | 0 | 4   | П  | 6  |
| PSG (POR)            | 2 | 2 | 0 | 0 | . 5 | 2  | 6  |
| Juventus (ITA)       | 2 | 0 | 0 | 2 | 2   | 4  | 0  |
| Maccabi Haifa (ISLR) | 2 | 0 | 0 | 2 | - 1 | -5 | 0  |

# Práximos partidos:

5/10/2022: Benfica - PSG (21.00 horas). Juventus - Maccabi Haifa. (21.00 h.).

Se clasifican los dos primeros de cada grupo para los octavos de final.

# El Sevilla, sin mordiente

# Desaprovecha sus ocasiones y empata en el feudo del Copenhague

# ANTONIO AGREDANO

Copenhague y Sevilla empataron a cero en un partido agitado y simétrico. A ambos equipos les faltó mordiente arriba. El Sevilla buscó con más ahínco el gol, pero En-Nesyri, titular de nuevo, sigue enemistado con el gol. Por resultado, el futuro de Lopetegui vuelve a temblar; por juego, el Sevilla empieza a tener pulso y a competir con corazón.

La primera parte del Sevilla en el Parken Stadion recordó a los viejos buenos tiempos de Lopetegui. Rapidez en la construcción del juego, un fértil control del balón en las inmediaciones del área rival, la ubicuidad de los laterales. Era otra partitura, pero sonaba bonito. Un 4-4-2 con Isco regio en la media punta. Contemporizando, volcándose, mandando. La sombra inmensa de Banega. No se achantó el Copenhague, un equipo severo que supo rechazar los ataques de los nervionenses. Fue un primer tiempo igualado, muy intenso.

Para entender a un Sevilla tan pulcro hay que mirar a dos de sus futbolistas menos conocidos: los canteranos Kike Salas y Carmona. Juntos han reactivado a un bloque abotargado. La confianza que les está dan-

do el entrenador les tiene envalentonados. El equipo se contagia de su descaro. Un entusiasmo que explota en la defensa y cuya onda expansiva llega hasta el hombre más adelantado, Tuvo una buena oportunidad En-Nesyri, pero el guardameta Ryan tapó bien. El marroquí necesita el gol como el pan. Lo intenta, pero desaprovechar sus oportunidades.

Tras el descanso el guion no cambió ni una coma. El empate se eternizaba en la medular. Papu Gómez y Joan Jordán salieron al césped para desnivelar el choque. Un cambalache ofensivo. Engordar la última lí-

# **DEPORTES**

# Lecciones ante el perdón en Múnich

# FÚTBOL. El apagón de los extremos, la gestión en el eje o el papel de los revulsivos condicionan la competitividad del Barcelona en Europa

#### FRANCISCO CABEZAS BARCELONA

Que el Barça jugara como nunca y perdiera como casi siempre en Múnich (2-0), donde los azulgrana nunca alzaron los brazos, provocó en el técnico Xavi Hernández un enfado que el mismo quiso exteriorizar. «El año pasado si fueron muy superiores, pero esta vez les sometimos. Aunque fallamos muchísimo». Remató el Barcelona 18 veces (13 el Bayern), y fue capaz de amontonar hasta 10 disparos en el primer tiempo, registro que ningún equipo lograba como visitante ante el Bayern en competición continental desde 2008. «Pero esto va de ganar», asumió Xavi.

Fue el Barça un equipo que supo llevar al límite al Bayern en el primer tiempo, pero al que le bastaron dos errores defensivos en cuatro minutos (el marcaje de Marcos Alonso a Lucas Hernández en el 1-0; la pasividad con la que el equipo dejó avanzar a Musiala y Sané por el centro en el 2-0) para mostrar que su estabilidad

logrando que su caótico despliegue no fuera pernicioso para su equipo, sino para el rival. Incluso hace unos días su entrenador ya le ponía a la altura del mejor Neymar. Pero este Barcelona que Xavi procura que crezca a partir de la incidencia de sus extremos se encontró en Múnich con la peor versión de ambas piezas. Raphinha, si bien dispuso de dos

buenas ocasiones, una por acto, apenas pudo intervenir en el juego. Fue un tormento para él tener que perseguir a Alphonso Davies, que le ganó la espalda cuantas veces quiso.

Aunque peor estuvo Dembélé. Ni siquiera le salvó que protestara con razón un claro penalti de Davies. En la noche en la que el francés debía mostrar que, tras cinco temporadas, ya estaba preparado para ser un futbolista decisivo en una gran cita, no pudo evitar el naufragio. No disparó a puerta. Sólo completó tres de los 10 regates que intentó y, en los 80 minutos que estuvo en el campo, perdió 25 veces el balón.

Sorprendió que el primer futbolista del eje en ser sustituido fuera Gavi, que en el primer tiempo, como escolta de Pedri, había llevado por el camino de la amargura tanto a Kimmich como a Sabitzer. Xavi, consciente de que debía dar cuerda al despliegue de De Jong una vez Nagelsmann recurrió a los pulmones de Goretzka, prefirió en cambio mantener a Sergio Busquets en el campo hasta el minuto 80. Después de que Piqué y Alba hayan perdido todos sus privilegios, y de que Sergi Roberto sea un mero reservista, Busquets se mantiene todavía firme en su posición.

El Barça, en cualquier caso, tiene en Gavi a un futbolista estructural. La entidad oficializó por fin este jueves su renovación hasta el 30 de junio de 2026, quedan-

do su cláusula fijada en 1,000 millones de euros.

Ante el reto de corregirse y de levantar un resultado adverso, Xavi, con media hora por delante, recurrió a Ferran Torres. Ocurre que el valenciano ha perdido su luz. Ya sea porque se ha creído su nuevo rol de jugador secundario, ya sea porque aquella obsesión constante de reivindicación continúa sin dejarle vivir en paz. Mientras, Ansu Fati sigue asomando en periodos tan breves (10 minutos esta vez) que resultaimposible descifrar cuánto hay que remontar aún en lo físico, y cuánto en lo mental.



Gavi, con el Barcelona, E. FONTCUBERTA / EFE

# Gavi renueva hasta el 30 de junio de 2026 y tendrá una cláusula de 1.000 millones de euros

emocional es aún demasiado frágil. Asumiendo que el Barcelona no jugó esta vez de rodillas, sino de pie, la derrota desveló problemas que condicionan por ahora la competitividad en la Champions.

Raphinha y Dembélé venían realizando un inicio de temporada fantástico. El brasileño, mezclando inteligencia futbolística y determinación con el sacrificio defensivo. El francés,



Albert Ramos-Viñolas, ayer, en su partido frente a Laslo Djere, en Valencia. KAI FÖRSTERLING/EFE

# A base de empeño

# COPA DAVIS. Ramos-Viñolas y Bautista vencen la resistencia de Serbia y dan a España su primer triunfo, a la espera de Alcaraz

# JAVIER MARTINEZ VALENCIA

Hasta que abandonó su lugar eventualmente en el banquillo para hacer el calentamiento con Roberto Bautista, el hombre nominado como primer tenista español este miércoles ante Serbia, Carlos Alcaraz no negó una sola rúbrica. Cuando se fue, Albert Ramos-Viñolas perdía por 4-1 ante Laslo Djere. Mientras salía de la central de La Fonteta, se detuvo a complacer a los aficionados que le salieron al paso desde la grada. Antes, habían pasado por sus manos gorras, banderas, pelotas de distintos tamaños y hasta abanicos, todos ellos autografiados por el número 1 del mundo, que el viernes ya estará listo para jugar frente a Canadá, que sufrió ante Corea del Sur.

«Tener a un gran campeón como él, que con tan sólo 19 años ha conseguido lo que conseguido, y con lo que le queda por delante, es muy bueno para cualquier equipo», dijo Ramos-Viñolas tras resolver su partido por 2-6, 7-6 (5) y 7-5, en dos horas y 54 minutos, y dar el primer punto a España.

A continuación, Bautista impuso su buen hacer y su experiencia contra uno de los tenistas más sugerentes de la hornada que viene. Miomir Kecmanovic, número 33 del mundo, en el recuerdo por su magnifica actuación ante Alcaraz en los cuartos del partido de Miami, una piedra en el camino del murciano haciasu primer Masters 1000, pagó la inexperiencia en su segundo encuentro de Copa Davis. Ganó

Bautista, cada vez más fiable en esta competición, por 7-6 (5) y 7-6 (5), en dos horas y cuarto, certificando la victoria de España.

El nombre de Alcaraz, como no podía ser de otra manera, mereció en la presentación de los equipos el mayor respaldo acústico del público que casi colmaba el recinto. Su presencia, el escrutinio de muchos, en algunos casos más atentos a cualquier gesto o mínimo movimiento que a aquello que sucedía sobre la cancha.

El del Palmar llegó el pasado martes a Valencia en vuelo privado desde Nueva York tras ganar el Abierto de Estados Unidos y subirse al púlpito de los elegidos, y se recupera de dos intensísi-

# La serie era delicada

mas semanas. Mientras tanto, sin dos de sus hombres en el top 3, pues Rafael Nadal dejó claro hace tiempo que en esta ocasión no contaran con él, y ausentes Pablo Carreño y Alejandro Davidovich por

problemas físicos, Sergi Bruguera tiró de lo que tiene, que no es poco, y le alcanzó contra Serbia, donde falta Novak Djokovic.

Atropelliado en el primer set por Laslo Djere, reciente finalista en Winston-Salem, Ramos-Viñolas consiguió tocar más veces de drive y llevar el partido al tercero. El zurdo, especialista en tierra batida, capaz de contar con un match point ante el mismísimo Alcaraz en la segunda ronda del último Roland Garros y ganador este año de su cuarto título en el ATP 250 de Córdoba, revivió de nuevo tras quedar 0-3 en el parcial definitivo, ayudado por los calambres de su adversario en los isquiotibiales. Djere de 27 años, volvía a la Davis por primera vez desde 2018 y sólo presentaba con una victoria en sus cuatro encuentros individuales.

«Cada punto era una batalla y sabía que el físico iba a ser importante. También por el calor y por la pelota, muy lenta. Entrenando estos días con Roberto [Bautista] no pasé de tres en ningun set. En muchos momentos del partido pensé que no ganaba, pero luché, era imposible no hacerlo con semejante apoyo de la gente», dijo el español.

Bautista, campeón este año en Doha y Kitzbühel, contuvo la buena salida de Kecmanovic, un tenista que maneja bien las alturas y los cambios de dirección, pero falto todavía de consistencia. El castellonense volvió de una rotura adversa en el primer parcial y frenó los impetus de su adversario, que puso empeño además de talento.

# por la combatividad del adversario y las notables ausencias

# Los de Bruguera pueden conseguir la clasificación mañana ante Canadá

# **DEPORTES**

# ALBERTO DÍAZ

Base de la selección española. Primer descarte de Scariolo y repescado a última hora para el Eurobasket por la lesión de Llull, asombra por una capacidad defensiva que le ha hecho ser decisivo. A los 14 años quiso dejar el baloncesto por los dolores de rodilla que sufría. «Llamaba la atención: era pequeño, pelirrojo, con pecas... e imparable», recuerda el técnico que le formó

# El héroe improbable

**UFCI** 

D.N.I.

Nació en Málaga, en abril de 1994 • For-

mado en la cantera del Unicaja, debutó

en 2012 en ACB, con 18 años y un años

después en la Euroliga • Estuvo cedido

dos temporadas, una a Bilbao y la otra a

Fuenlabrada • Internacional en todas

las categorías de formación, su primer

partido con la absoluta fue en 2017, en

las 'Ventanas' de clasificación para el

Mundial • Ese año había ganado la Eu-

rocup, su único título como profesional.

# LUCAS SAEZ-BRAVO BERLÍN

ENVIADO ESPECIAL

El pasado 26 de agosto, apenas una semana antes del debut de España en el Eurobasket, Alberto Díaz (Málaga, 1994), recibió una llamada de las que te cambian la vida. «No me dejó ni explicarle y ya estaba preguntando por la hora del vuelo», recuerda Jorge Garbajosa sobre aquella fugaz conversación. Se encontraba el base en plena pretemporada con el Unicaja, olvidando lo que pudo haber sido, y, de repente, se convirtió en el recurso de urgencia ante la lesión de Sergio Llull. De ahí a ser

decisivo entre estrellas –ese robo a Larkin, esa falta en ataque sacada a Sabonis...-, apenas un giro del destino.

En el vuelo a Holanda para el último partido de las Ventanas, Scariolo valoró las opciones y lo tuvo claro: preferia el nervio defensivo del andaluz. «Llevo años entrenándole, es una clase de persona especial. Conocía nuestros sistemas, valores y principios», admite el seleccionador sobre el primer jugador al que había mandado a casa a comienzos de agosto, mucho antes que a los otros bases, Colom y Juan Núñez, pues Alberto no terminaba de recu-

perarse de unos problemas fisicos. Nadie podía imaginar que esa repesca de Diaz fuera a resultar tan esencial para el devenir de España en el Europeo, ya en la lucha por las medallas. De entre todas las sorpresas positivas, ninguna como la suva. «Cuando fue cortado no lo

pasó bien. Había trabajado duro para llegar con fuerza a la concentración», subraya su ex compañero y amigo Pepe Pozas, base del Betis.

Porque si de algo sabe Platanito, como le llaman cariñosamente en el vestuario, es de esquivar prejuicios y superar adversidades, «Le recuerdo ya en mini basket. Era muy muy pequeño, abultaba más el balón que él, pero llamaba mucho la atención por dos cosas. Por ser pelirrojo, mucho más que ahora, y tener la cara llena de pecas y porque era imparable, jugaba ya con una intensidad asombrosa», rememora Francis Tomé, el hombre que moldeó a Alberto en la cantera de Unicaja, a sus órdenes desde que era cadete hasta que debutó con el primer equipo.

Destacaba del base ya de niño su personalidad fiera pese a las apariencias. Una energía contagiosa, una sabiduría táctica única y un liderazgo insospechado. Una anécdota que revive Tomé habla de la ascendencia de Alberto, al que el baloncesto le viene de familia: su hermano Ernesto, que llegó a LEB Oro, fue su espejo, «Estábamos en un campeonato de España cadete, que por cierto ganamos, con la selección andaluza. Los chicos la liaron en el hotel, alguna gamberrada con las niñas. Los reuní, me quedé callado en el centro y pregunté a modo de reprimenda.

'¿Aquí quién es el que manda?'. Todos me contestaron: ¡Alberto!», narra con una sonrisa Tomé, entonces seleccionador regional.

Por esa época sucedió un episodio que pudo cambiar para siempre su destino. «Esto lo sabe poca gente. Alberto quería dejar de jugar al baloncesto. Así me lo pidió», recuerda Francis. El problema eran unos terribles dolores de rodilla que sufria a causa del crecimiento. Díaz siempre

Con su robo a Larkin y la

falta en ataque que sacó

a Sabonis 'ganó' dos

Le llaman 'Platanito',

terminó Magisterio y

disfruta defendiendo:

«Es un reto personal»

partidos clave

había sido muy bajito y de pronto se alzó hasta los casi 190 centímetros que luce ahora. Era tal el sufrimiento, que el niño dijo basta.

Entonces, con 14 años, la mediación familiar resultó fundamental. La madre de Alberto siempre ha sido el sostén, la que velaba por sus

estudios y su correcto desarrollo. «Decidimos darle margen. Que no entrenara cuando le doliera, incluso que sólo viniera a jugar los partidos los fines de semana», admite Tomé. Y Alberto, poco a poco, fue cambiando su decisión, a la vez que el padecimiento menguaba. Hasta convertirse en un referente de la cantera de Los Guindos, donde fue forjando su baloncesto. «No es muy creativo y el tiro lo ha ido mejorando, sobre todo con los pies parados. En cantera ya

era in-

creible en de-

fensa, pero también era muy agresivo en ataque», hace memoria su técnico, que destaca a dos nombres propios, dos compañeros, con cuya competencia creció. «El primero, José Antonio Alcoholado y también Pepe Pozas . Con ellos era ir a la guerra en cada entrenamiento», admite. «Albertillo me sacaba de quicio.

> yo», apunta Pozas. Aquellas batallas le hicieron debutar con el primer equipo en 2012, con Luis Casimiro en el banquillo verde, en un partido en Badalo-

Luego comprendi que aquello

también hacía que mejorara

na. Sustituia al apartado Kristaps Valters. Era la última temporada como profesional de Garbajosa. «Recuerdo que el entrenador le citó para el entrenamiento de la mañana siguiente. Y él respondió: 'Pero es que tengo cole'», cuenta el presidente de la FEB. Alberto, que tiene a sus padres en Berlín y a su pareja siguiendo todo el tomeo desde Tiflis, completó su carrera de Magisterio por Educación Física.

Capitán de Unicaja, 353 partidos de verde, siempre estuvo bajo sospecha en su salto a la elite. Salió cedido dos años, primero a Bilbao y luego a Fuenlabrada. «Y cada temporada le fichan un base americano. Aunque

# **CUARTOS D**oncic, eliminado

Polonia protagonizó anoche la gran sorpresa del campeonato al eliminar a la Eslovenia de Doncic (87-90). El Eurobasket se queda ya sin sus tres estrellas, con Jokic y Antetokounmpo también fuera. Un partido loco, marcado por los evidentes problemas físicos del ex madridista, que acabó expulsado con cinco faltas. Y por la estruendosa actuación de Mateusz Ponitka (26 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, el tercer triple-doble de la historia de los Europeos). Los de Igor Milicic se enfrentarán mañana en semifinales contra Francia, que antes derrotó a Italia en la prórroga, después que Fontecchio fallara dos tires libres para ganar. L. SAEZ-BRAVO

> siempre acaba imponiéndose», reivindica Tomé, que espera que este Europeo sea punto de inflexión.

A Alberto, un parche a priori que

ha logrado presencia en los momentos importantes de los partidos compartiendo cancha con Lorenzo Brown -hay cinco jugadores que disputan menos minutos que él en España–, mañana le llega el reto de su vida, el cara a cara con Denis Schroder, con las tribunas alemanas rugiendo. «Yo me siento feliz defendiendo, es un reto personal para mi», contaba estos dias. Otra prueba de carácter. «Me está sorprendiendo, tiene confianza, está metiendo tiros importantes (cuatro de siete en los últidos). Tene-

mos tres partimos un arma más con él, para partidos exigentes a nivel físico, donde otros pequeños sufren», se rinde Scariolo ante el más improba-

ble de todos sus héroes.

ALBERTO NEVADO / FEB

# **DEPORTES**

# «Es una máquina»

# ciclismo. Los entrenadores de Ayuso dicen que el nuevo ídolo rompe moldes: «Sabe de nutrición, biomecánica, lactato...» / «Es un purasangre»

#### PABLO DE LA CALLE MADRID

De su cuello siempre cuelga una medalla de oro del Sagrado Corazón de Jesús que le regalaron sus abuelos cuando nació el 16 de septiembre de 2002 en Barcelona. En la mesilla de su habitación había fotos de Contador, Valverde, Purito, Nadal y Jordan. Juan Ayuso, el autor del renacimiento del ciclismo español, es un chaval sin adolescencia. «Nunca me he ido de fiesta», afirma. Desde juvenil sólo vive para el ciclismo.

«Sólo se saltaba el guion con las natillas, pero muy pocas veces. Con 15 años ya controlaba la nutrición como un profesional. Se preocupaba mucho del desayuno, leche de avena. Era muy moderno. Yo no había visto nada igual», confiesa José Antonio Mantilla, director de Ayuso en el equipo juvenil Bathco Cycling Besaya, de la localidad cántabra Los Corrales de Buelna, con el que se

proclamó doble campeón de España de contrarreloj y ruta. Entonces rivalizaba con Carlos Rodríguez. Ambos, estandartes de la nueva generación española, han crecido retándose permanentemente. Juan se formó en la cantera de alicantina; Carlos, en la academia de Contador.

«Ayuso era un portento, muy competitivo y adelantado a su edad. Se preocupaba por la mecánica, la fisiología, los vatios. Muy buen estudiante. Modelo por sus compañeros», dice Mantilla, un director de 63 años que ha enseñado a Freire, Heras o Ventoso.

Ayuso, que ha renunciado al Mundial de Australia por cansancio, es fruto de esta época global. Nació en Barcelona, pero dos años después se marchó, junto a su familia, a Atlanta (EEUU), donde su padre, Javier (58 años, economista), fue trasladado por la empresa Randstad. Allí per-

maneció hasta 2009, cuando vino a Madrid. «De Atlanta recuerdo poco, la casa donde vivíamos, la calle donde jugaba. Lo mejor, aprender inglés», dice el nuevo ídolo, que ahora reside en Andorra. Su madre, Susana, también es economista. Su hermana María (23 años), trabaja en Londres en la empresa JP Morgan.

El deporte como guía vital. Su padre, además de experto en números, es preparador físico y codirector delequipo ciclista de Besaya. Él le acompañaba a las carreras, diseñaba los entrenamientos y le llevaba a las carreras para conseguir autógrafos de Contador, Purito y Valverde. «La gran virtud de Juan es la pasión. Lo da todo al 120%», dice.

En Madrid, con siete años, sus padres le apuntaron a la escuela de fútbol de CD Canillas y algunas veces pisó el césped en Valdebebas. Jugaba de lateral derecho. Es seguidor del Barça. En 2010, el clan Ayuso se mudó a Jávea. En la ciudad alicantina compaginó fútbol, ciclismo y vela. Al final, gracias a la insistencia de su amigo Mateo, se apuntó a la escuela de ciclismo y luego se incorporó al equipo cadete de Ginestar de Gandía. Ganó casi todas las carreras.

El ídolo de Ayuso fue Contador. Desde los siete años sueña con ganar un Tour. Domina el inglés y el italiano (vivió en Bérgamo).

«Es muy competitivo, no se arruga ante nadie. Tanto en las carreras como en los entrenamientos iba al



Ayuso jugó en el e quipo de fútbol de Canillas. J. AYUSO

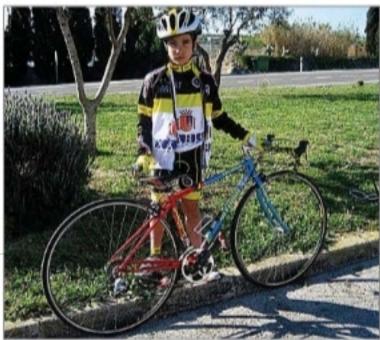

En su ciclo en la escuela de ciclismo de Jávea. J. A.

# «Sólo se saltaba el guion con las natillas. A los 15 años desayunaba leche de avena»

máximo. Aprendía rápido y sabía sufrir», recuerda Mantilla.

La gran capacidad de recuperación que atesora encandila a Josean Fernández Matxin, que le fichó para el UAE en 2020 y lo traspasó al Colpack-Ballan, equipo con el que conquistó el Giro sub 23, el ganador más joven de la historia de esta prueba. Al talento no se le puede poner freno y por eso, en el UAE se saltaron todos los protocolos y decidieron adelantar el debut de Ayuso en la Vuelta, previsto para el 2023.

Al chaval no le asusta que lleve el peso del renacimiento del ciclismo español, pero huye de urgencias: «Es normal que todos nos miren a Carlos y a mí pero pido paciencia, vamos a esperar uno o dos años».

«Juan es un como un purasangre al que ya no puedes frenar. Siempre te da más de lo que le pides. Tiene unas cualidades fantásticas. Otros a su edad presentan una progresión negativa, pero él cada año va a más. Tiene una genética privilegiada, pero eso no basta. A esos genes hay que estimularlos y él sabe como ha-

cerlo, con ejercicios y hábitos positivo. Sabe apretar la tecla justa», explica finigo San Millán, fisiólogo, entrenador de Ayuso, técnico del UAE y profesor en la Universidad de Colorado.

Iñigo controla diariamente la preparación de Ayuso e intercambia datos con el nutricionista Gorka Prieto, otra pieza clave en la formación del joven corredor, que desde hace varias temporadas planifica minuciosamente la demanda energética necesaria para las carreras y entrenamientos. Está en permanente contacto con San Millán.

«Juan tiene una preparación como nunca he visto en un ciclista. Sabe de nutrición, biomecánica, fisiología, glucógeno, lactato, vatios, pulsómetro. Rompe moldes con los ciclistas de antaño, a los que no les interesaba estos temas. También rompe con el concepto romántico del ciclismo, que se guiaba más por

intuición que por datos. Ahora todo está más planificado y medido. En ese sentido, Ayuso es una máquina perfecta. Cumple con todo a rajatabla. Es muy metódico y disciplinado. Te pregunta todo y se interesa por las causas y las consecuencias. Recuerdo cuando le conocí, era en tiempo de pandemia y tuvimos contacto por zoom, fueron dos horas y media de conversación con él y su padre, quedé agotado por la intensidad de las preguntas. Ahora, tras un año en la élite, está más sosegado, tranquilo, maduro, confiado,



Juan Ayuso, en la etapa de El Piornal de la Vuelta a España. ALBERTO DI LOLLI

reposado. Parece un tío de 30 años», añade San Millán, que también está en contacto permanente con el psicólogo Pablo Enríquez, otro colaborador fundamental para Ayuso.

San Millán asegura, en conversación telefónica desde su residencia en EEUU, que no está acostumbrado a trabajar con gente tan precoz que rinde a lo más alto de nivel. Tiene claro que estos chavales llegarán lejos en el aspecto físico, pero alberga dudas en el plano psicológico: «Desde muy pronto sufren una gran presión y se podrían cansar, por eso es fundamental contar con un mental coach, que les ayude con técnicas de relajación y mentalización».

«Juan es muy sencillo, sin egos. Se ha saltado todos los protocolos. Ha pasado directamente del colegio a la universidad. Cuando era juvenil ganaba con ocho minutos de ventaja, no necesitaba un equipo para vencer. Ahora ha aprendido a manejarse en grupo. Ha madurado pero sin perder la chispa. No se acojona pornada», recalca San Millán.

Ayuso, una máquina perfecta con rostro de niño.

LA REVISTA DIARIA DE EL MUNDO

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

# DOS SIGLOS DESCIFRANDO JER

Esta semana se cumplen 200 años desde que el lingüista y revolucionario francés Jean-François Champollion consiguió leer por primera vez las inscripciones egipcias. Fue gracias, sobre todo, a la piedra de Rosetta, una pieza que abrió la puerta al conocimiento de una de las civilizaciones más enigmáticas

POR TERESA GUERRERO MADRID

A TALLARON LOS escribas egipcios en el año 196 a.C, la encontraron casualmente soldados franceses en 1799 durante la campaña egipcia de Napoleón, se la quedaron los británicos y la descifró un lingüista francés hace exactamente 200 años. Pero la fama y el simbolismo de la piedra de Rosetta trasciende fronteras, ya que este fragmento de una estela en la que se inscribió un decreto de Menfis en nombre del faraón Ptolomeo V permitió leer los hasta entonces inexpugnables jeroglíficos egipcios: «Nos abrió la puerta al Antiguo Egipto,

por lo que suele considerarse el acontecimiento más importante de la historia de la egiptología», cuenta Ilona Regulski, la encargada de conservar la piedra en el Museo Británico, donde se exhibe permanentemente desde 1802.

«Antes de que se descifraran los jeroglíficos en 1822, la vida en el Antiguo Egipto era un misterio. Durante siglos sólo había indicios o conjeturas sobre estemundo olvidado. El descubrimiento de la piedra de Rosetta en 1799,

con su decreto escrito con jeroglíficos, demótico y griego antiguo, ofreció la clave. Fue un hito que expandió el conocimiento a la historia egipcia a lo largo de 3.000 años. Ayudó a descifrar una de las civilizaciones más antiguas», valora Regulski.

# **UNA PIEZA CLAVE**

La piedra de Rosetta consta de tres inscripciones escritas en dos len guas y contres escrituras diferentes. Las tres partes narran un mismo contenido con ligeras diferencias.

La inscripción superior está com puesta por 14 lineas en jeroglificos egipcios.

La inscripción central tiene 32 líneas en demótico (la última fase de la escritura egipcia). La inscripción inferior está formada por 54

lineas en griego antiguo (hablado en el antiguo Egipto desde la época helenística).

A principios del siglo XIX, las expediciones y hallazgos realizados en el país de los faraones «despertaron una auténtica egiptomanía en Europa», tal y como recuerda Francisco José Valentín, codirector de la misión Visir

PASA A HOJA SIGUIENTE

PRECIONAL LOGIC LOGIC KYYEL LATER Y WINNESTERM PHONES LANGERS AND MAKE ME KYT LAIL LANGE BURGAN AND LANGE LANGE BURGAN AND LANGE LANGE BURGAN AND LANGE LANGE LANGE BURGAN AND LANGE LA LANGE

#### VIENE DE HOJA ANTERIOR

Amen-Hotep Huy en Luxor y especialista en jeroglificos, «Cuando encontraron la piedra de Rosetta, enseguida se dieron cuenta de su importancia. En la expedición francesa había una comisión de sabios integrada por 167 expertos en distintas disciplinas. Jean-Joseph Marcel era impresor y lingüista y fue el primero que reconoció que la piedra tenía tres textos, y que el intermedio era demótico». El capitán Pierre-François Bouchard mandó poco después la pieza a El Cairo: «Se dice que incluso Napoleón fue a inspeccionarla», narra el egiptólogo.

Tras la derrota de las tropas napoleónicas en Egipto en 1801, los franceses «se vieron obligados a entregarla a los británicos como botín de guerra, pero antes hicieron cal cos o impresiones que distribuyeron por todos los gabinetes de Europa», alentando una carrera poco amistosa entre los eruditos de muchos países.

Fueron muchos los que intentaron descifrarla durante dos décadas en las que proliferaron las descalificaciones y todo tipo de acusaciones entre ellos. Algunos hicieron importantes avances y contribuciones, en particular el británico Thomas Young, pero el que lo consiguió fue el historiador y revolucionario Jean-François Champollion, que el 14 de septiembre de 1822 entró emocionado al despacho de su hermano en París: «iLo tengo!», exclamó. A continuación, se desmayó. «Su salud era ya débil», recuerda Valentín.

Una vez se recompuso, Champollion, que había sido un niño prodigio obsesionado con convertirse en el primero en descifrar los jeroglificos, redactó una carta con sus conclusiones que leyó el 27 de septiembre en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París, convirtiéndose en el padre de la egiptología.

Las tres inscripciones de esta piedra hallada en la localidad egipcia de Rashid (Rosetta) narran el mismo contenido con pequeñas diferencias: «Es prácticamente lo mismo, pero no idéntico. Los especialistas creen que no se hicieron traducciones

literales, sino tres redacciones de la misma idea, y esto es algo muy egipcio. Tienes una idea, que es el decreto, redactado en griego probablemente, y luego transcrito al demótico e inscrito y redactado en jeroglificos», precisa Valentín.

Esto produjo retrasos en la traducción: «La clave fue que Champollion vio que en los jeroglíficos había parte fonética y parte simbólica o ideográfica, de manera que la palabra tenía combinación de ambos sistemas. Los demás habían fracasado porque creyeron que o bien sólo tenían símbolos o sonidos», resume el egiptólogo. La guerra entre eruditos no cesó tras la presentación, pues Young cuestionó sus resultados, aunque finalmente se confirmó que el sistema de Champollion era correcto.

«La piedra de Rosetta supuso el punto de partida y sin Champollion descifrar los jeroglíficos hubiera costado muchísimo. Fue un gran lingüista y dominaba el copto, y eso le ayudó a llegar a muchas de sus conclusiones», apunta por su parte la egiptóloga Teresa Bedman.

Pese a que las autoridades egipcias han reclamado reiteradamente a Reino Unido su devolución, sólo en dos ocasiones la piedra de Rosetta ha salido del Museo Británico: en 1917 fue trasladada a una oficina de correos para protegerla de los bombardeos que asediaban Londres durante la I Guerra Mundial, y en 1972 fue cedida temporalmente al Museo Louvre de París para una exposición.

Sigue siendo una de las grandes joyas del museo londinense, que de media recibia antes de la pandemia seis millones de visitantes cada año, tal y como detalla la egiptóloga Regulski, conservadora de esta icónica pieza de 760 kgs, de peso, 112,3 cms, de altura y 75,7 de ancho: «Es

de las piezas antiguas más famosas del mundo, y una de las más populares en el Museo Británico, seguida por las momias del Antiguo Egipto. Egipto, en general, es muy popular. Y los objetos inspirados por Rosetta en la tienda de souvenirs se venden muy bien», asegura.

Como detalla su cuidadora, «está hecha de granodiorita, que es una piedra dura y por lo tanto muy robusta. No necesita cuidados muy específicos, pero la mantenemos a una temperatura que oscila entre los 17 °C y los 25 °C. Todos los objetos que exhiben son limpiados regularmente, pero, en el caso de Rosetta, acumula polvo porque está guardada en una urna, y éste se retira de vez en cuando», precisa.

Ahora podemos contemplarla en todo su esplendor, pero para ello ha

mucha tinta dentro de los signos tallados. La limpieza principal se hizo en 1999, se retiró toda esa tinta y el color añadido, así que ahora podemos verla tal y como era», dice Regulski.

¿Qué siente una egiptóloga experta en

usarse otras inscripciones copiadas en los templos de Filé y Abu Simbel y, además, otras tres estelas semejantes se encontraron un poco después: el decreto de Alejandría, del 243 a.C.; el decreto de Canopus, del 238 a.C.; y el decreto de

¿cómo y cuándo se habrían descifrado los jeroglíficos? «Es difícil de decir. Su hallazgo creó un clima de curiosidad que inspiró a eruditos como Champollion y Young. Pero incluso para ellos fue un texto muy complicado,

#### "LOS EGIPCIOS ERAN MAESTROS EN DEJAR TODO ESCRITO, TODOS LOS MUROS DE LOS TEMPLOS SON AUTÉNTICOS LIBROS DE PIEDRA"

jeroglificos teniendo a la piedra bajo su cuidado? «Es una enorme responsabilidad y un honor. Siempre suscita mucha curiosidad y preguntas, así que me ocupo de ello con frecuencia. Nuestra próxima exposición será otra oportunidad única para contar nuevas historias. Rosetta es famosa pero todavía no sabemos todo de ella», asegura. El próximo 13 de octubre, el

Menfis de Ptolomeo IV, del 218 a. C.», repasa el egiptólogo, que considera que «no hay un texto más importante que otro. Champollion nos abrió la puerta de todo un mundo escrito porque los egipcios eran maestros en dejar escrito lo que ellos querían, es la cultura antigua que más material escrito tiene. Todos los muros de los templos están llenos de jeroglíficos, son auténticos libros de piedra».

De hecho, tras descifrar los jeroglíficos se fue a Turin, que alberga una de las mayores colecciones egiptológicas, para seguir avanzando en el conocimiento de este sistema de escritura utilizando otros objetos y documentos, publicando poco después un tratado de la lengua egipcia mucho más completo. Tras una campaña exhaustiva en Egipto, su salud empeoró aún más y murió en 1832 a los 41 años.

La escritura jeroglifica fue utilizada por los antiguos egipcios desde la epoca predinástica hasta el siglo IV. El término procede de las palabras griegas hierós (sagrado) y glýphein (cincelar o grabar) mientras que los egipcios denominaban a su sistema de escritura Las palabras del dios. El arte de escribir y leer con esas señales sagradas estaba muv restringido. Sólo los sacerdotes, los miembros de la realeza, algunos altos cargos y los escribas podian descifrarlos. «Y no todos los entendían. Es un sistema muy complejo que usa también criptografía, con un sentido oculto», dice Valentin.

Teresa Bedman señala que «hay constancia de algunas mujeres escribas. También sabían jeroglíficos porque para hacer los rituales del culto en los templos necesitaban leer y escribir, así que iban a las escuelas».

Sin la piedra de Rosetta,

y usaron muchos objetos y dibujos de objetos además de la piedra. Fueron capaces de leer correctamente algunas palabras, títulos y los nombres de miembros de la realeza pero tuvieron problemas con partes largas del texto. Rosetta aportó un texto bilingüe, y fue la versión en griego la que ayudó a los estudiosos a comprender el contenido de los textos egipcios. Sin ella, probablemente habrían tardado más pero con la apertura de los grandes museos en el mundo, es probable que lo hubieran logrado en algún momento del siglo XIX», afirma Regulski.

Aprender a descifrar jeroglíficos tampoco es hoy en día una tarea sencilla ni rápida: «En la Universidad, estudiar Egiptología normalmente requiere cuatro años. Muchos estudiantes se centran en Arqueología, Arquitectura o Arte, pero aquellos que se centran en el lenguaje escrito probablemente tienen una buena base del idioma tras esos cuatro años. Después, conseguir fluidez requiere muchos años de especialización. Yo he sido egiptóloga durante más de 20 años y todavía me encuentro con frases que no puedo leer». asegura la conservadora de la piedra de Rosetta.

La piedra de Rosetta es un fragmento de una estela más grande, pero hasta ahora no se han encontrado más restos. Regulski considera «improbable que se encuentren, pero ¿quién sabe? Cada día se hacen descubrimientos importantes en Egipto. Hemos descubierto otras copias del decreto escrito en la piedra de Rosetta, la última en 2011». De lo que se muestra segura es del enorme valor que tendrían: «Se suele decir que las partes que faltan de la piedra de Rosetta valdrian su peso en diamantes».



Champollion, artifice de la 'lectura' de Rosetta.

habido que someterla a una profunda limpieza. «Cuando fue descubierta, los franceses y los británicos estuvieron muy interesados en distribuir tantas copias como fuera posible para que los académicos de todo el mundo pudieran estudiar el

Museo Británico inaugurará la muestra Hieroglyphs: unlocking ancient Egypt (Jeroglificos, descifrando el Antiguo Egipto), en la que se exhibirán otros objetos y documentos claves para comprender este sistema de escritura.

# LA CONSERVADORA DEL MUSEO BRITÁNICO QUE CUIDA LA PIEDRA: "SI SE DESCUBRIERAN MÁS FRAGMENTOS, VALDRÍAN SU PESO EN DIAMANTES"

dificil dar una cifra exacta del número de visitantes que pasan por esa sala, pero hacemos encuestas sobre su experiencia y muchos de ellos van a ver la piedra de Rosetta. Es una

texto. Pero debido a que la inscripción es muy pequeña y resultaba difícil copiarla a mano, se hicieron copias usando la piedra como bloque de impresión. Esto dejó

Y es que como subraya Francisco José Valentín, «la piedra de Rosetta fue el inicio y la clave, pero no fue el único documento que se utilizó para descifrar los jeroglificos. Debieron

ABIA TIM BURTON (Burbank, 1958) via Zoom y justo detrás de él pasea tranquilo y curioso el perro que, en efecto, no es otro que un primo lejano (o no tanto) del inmortal (en sentido estricto) Frankenweenie. El próximo 29 de septiembre se inaugura en Madrid Tim Burton. El laberinto, una exposición de las inmersivas que quiere ser a la vez un perfecto resumen del director y una invitación para que los aún despistados entren en su cine. Y en su cabeza. Y todo ello cuando el Ayuntamiento, contra la opinión de los cronistas de la Villa, acaba de nombrarle embajador de honor de la misma capital; la capital, esta vez y de forma explícita, del miedo. P. Una exposición como ésta es también una invitación declarada a meterse en la mente de Tim Burton... R. Eso en concreto no se lo recomiendo a nadie. Lo interesante es que esta muestra me permite convertirme en espectador de mi propio proceso creativo. P. Si le pido una definición

de Tim Burton, ¿qué se le ocurre decir sobre ese hombre?

R. Ni una palabra. Apenas le conozco. Prefiero que cada uno saque sus conclusiones viendo mi trabajo. Cuando era niño, apenas hablaba. Había gente que estaba convencida de que era mudo. Preferia que los dibujos que hacía hablaran por mí. Luego empecé a hacer películas y lo mismo. Desconfio de la palabra. P. Una de las constantes de toda su obra es esa extraña y devota obsesión por la muerte. Se diría que es una forma de llevar la contraria a una sociedad como ésta obsesionada con la juventud...

R. A veces me pregunto yo mismo por qué esa manía mortuoria. Quizá tenga una explicación muy sencilla: creci al lado de un cementerio. En este sentido soy más hispano, como ustedes quizá, que tienen una relación con la muerte más colorida, más distanciada del tabú, sin miedo. La muerte es parte de la vida.

P. Ha mencionado el miedo. Pocos asuntos me parecen más actuales que el miedo en un tiempo de pospandemia, de guerra, de cambio climático...

R. Esos miedos de los que



# BURTON

# TODO LO QUE HE HECHO EN MI VIDA HA SIDO RARO. MI VIDA ES RARA"

La exposición 'Tim Burton. El laberinto', que se inaugura el día 29, promete una zambullida en el universo del creador que mejor definió lo raro. El cineasta habla de su obra, del miedo... y de la polémica de su 'embajada' en Madrid

POR LUIS MARTINEZ MADRID habla son reales y están ahí. Mi relación con el miedo es otra. El miedo es una sensación que te ayuda a entender la realidad, que te calma. Por eso contamos historias de miedo a nuestros hijos y nos encantan las películas de terror. El miedo entendido de esta manera sirve para liberar sentimientos y nos ayuda a comprender mejor los otros miedos, los reales. P. ¿Le da más miedo el mundo ahora que antes? R.Cada generación lidia con sus propios temores. La mía

vivió el 11 de septiembre y todos estábamos convencidos de que nunca más volveriamos a coger un avión. Ahora, digamos, que hemos alcanzado un nuevo nivel. Somos muy creativos en lo que al miedo se refiere. Por lo demás, soy de los que creen que todo lo negativo acaba por tener algo positivo. Mire el confinamiento. Fue terrible y, sin embargo, sirvió para hacer cosas tan extravagantes como pensar v reflexionar.

P.¿Le preocupa su legado? Quiero decir, usted ya es un clásico con un universo que le define. Pienso en la exposición que le dedicó el MoMA.

R No, nunca he planeado nada. Es la vida la que me lleva de un lado a otro. Yo empecé haciendo animación, pero no tenía pensado acabar como director. Y menos como director de películas raras. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido raro. Mi vida es rara. iPero si he acabado por hacer un globo para la cabalgata del Día de Acción de Gracias!

P. Usted, de hecho, es uno de los responsables de glamourizar lo raro. Gracias

de Batman es más oscura que la anterior. Ahora dirian que mis películas no son suficientemente oscuras. P. ¿Se atreve con un juicio de la avalancha Marvel que vivimos?

a usted, el raro se convirtió

R. No sé qué decir. Creo que

lo que acaba de decir es un halago. Pero no estoy

de repente en el héroe...

seguro. Lo tomaré, en

halago.

cualquier caso, como un

P.Más halagos. Las películas

de superhéroes cambiaron con sus dos Batman. ¿Se

diria que es el responsable

del aluvión de superhéroes

R. Eso ya es una critica. No

Pero si es cierto que mis dos

Batman, que no fueron muy

suelo mirar hacia atrás.

queridos por la crítica,

películas muy oscuras. Y

mira ahora. Cada película

fueron acusados de

que vivimos ahora?

R. Las técnicas digitales han cambiado. El nivel de acrobacia visual que se puede conseguir ahora es increible. Sin embargo, si echo en falta algo más de diversidad. No sé si es el famoso algoritmo o lo que sea, pero todo lo que no sea Disney, Pixar o Marvel se ha quedado fuera. El cine y el arte se hace desde la diferencia. Y eso no se puede perder.

P. ¿Qué relación guarda con Madrid?

R. He estado allí presentado mis películas en alguna ocasión. Es difícil decir nada de un lugar después de estar unos pocos días, pero sí es

cierto que siempre que la he visitado he sentido una energia especial, dificil de explicar con palabras.

P. Se lo pregunto por la polémica levantada a vueltas con su nombramiento como embajador de honor de la ciudad.

R. Por dios. No quiero ser el centro de ninguna polémica. Dejo los conflictos para los que provoque mi trabajo. P. ¿Se ve como embajador de Madrid?

R. Me conformo con que me dejen entrar al país. Eso quiere decir que tengo el pasaporte en regla.

# EL FANA-TISMO DE ETA AÚN OCUPA EL ESPACIO PÚBLICO

POR LA LECTURA MADRID

ESE AL DISCURSO de «normalidad democrática» en el País Vasco, la realidad muestra que los grupos afines a ETA siguen ocupando el espacio público y rindiendo culto a los violentos. Fiestas populares, conciertos, universidades, subvenciones, ongi etorris, jornadas de expulsión de la Guardia Civil... Las manifestaciones de este dominio son muchas y muy diversas, como recoge el reportaje que abre el número de esta semana de La Lectura. El cineasta Iñaki Arteta, autor de documentales como Asesinato en febrero, habla de la manifestación de este fenómeno en el cine, coincidiendo con el arranque del Festival de San Sebastián.

Además, la revista semanal de EL MUNDO lleva una entrevista con el pensador Gabriel Albiac, con motivo de la publicación de sus memorias En tierra de nadie. Y también una panorámica de Sánchez Ferlosio.

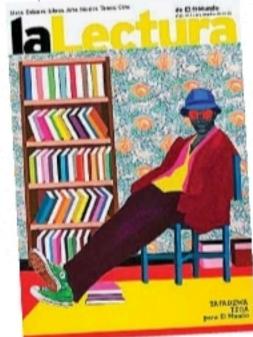

Portada del artista Tafadzwa Tega para 'La Lectura'.

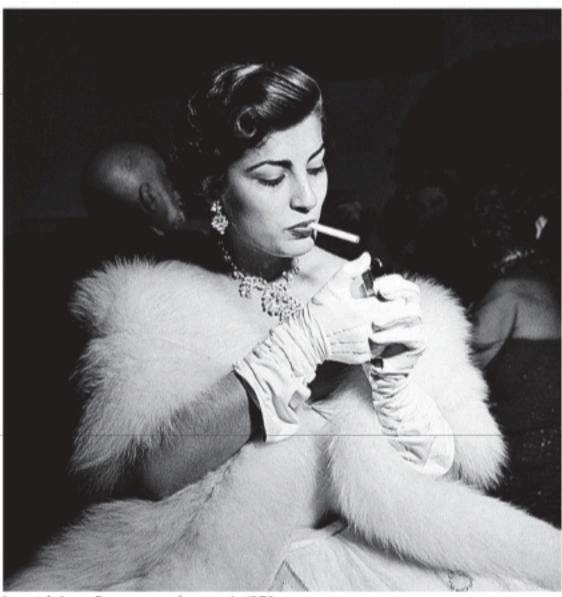

La actriz Irene Papas en una imagen de 1952. AFP

I TUVIÉSEMOS QUE sintetizar en una sola letra a la actriz griega Irene Papas, que murió ayer a los 93 años, esta bien podría ser la Z, pues la recordamos especialmente por sus papeles de viuda con frondosas cejas en Zorba el griego (1964). Pero también en Z, la obra maestra de Costa Gavras (1969). Si la película de Michael Cacoyannis protagonizada por Anthony Quinn mostraba la faz solar de Grecia, elevando el sirtaki a niveles de anuncio de yogurt, el film coral de Costa Gavras representaba el lado más oscuro de ese país, pues se rodó en Argelia como una clara alegoría de la llamada dictadura de los coroneles, que llevó a la actriz al exilio, como a la mayor parte de la clase intelectual y artística de su país.

Pero Irene Papas, nacida Irene Lekolou, fue sobre una actriz con una A mayuscula, reina absoluta del teatro griego. Aunque también protagonizó obras de Shakespeare o Ibsen, llegó a encarnar prácticamente a todas las heroínas de la tragedia griega, y de todas las maneras posibles, sobre las tablas y en la gran pantalla. Hija de un profesor de teatro griego y de una profesora de escuela, enseguida tuvo clara su vocación, estudió arte dramático y no tardó en

# IRENE PAPAS, UNA ACTRIZ DE LA A A LA Z

Fue la reina de la tragedia griega, estrella de Hollywood y amante desdichada de Marlon Brando, con quien mantuvo una relación secreta. Murió ayer a los 93 años

POR PHILIPP ENGEL BARCELONA

destacar como Medea, por ejemplo, bajo la dirección de Núria Espert durante los Juegos Olímpicos de 1992.

Con su físico mediterráneo, y un punto flamenco
lorquiano, fue una de las
más bellas personificaciones de la tragedia griega.
Y por supuesto que la llevó
al cine. Ya sea haciendo de
Antígona o de la Helena de
Las troyanas (1971) en una
película también dirigida
por Michael Cacoyannis, su
director favorito.

Consagrada en su país, esta viajera incansable se dio a conocer internacio-

nalmente cuando aterrizó en el Festival de Cannes en 1952 con una película de Frixos Iliadis (Nekri politeia, 1951). Pudo considerarse como toda una estrella de Hollywood gracias al éxito de Los cañones de Navarone (1961), aquella estupenda aventura bélica con sabor mediterráneo. Le tocó ser la sufrida Catalina de Aragón en Ana de los mil días (1969), trabajó con Francis Ford Coppola en una versión televisiva de La odisea, y hasta participó, junto a Penélope Cruz, en La mandolina del Capitán Corelli (2001). Antes de codirigir, en 2004, su propia versión del Hécuba de Eurípides, se despidió a lo grande del cine con Una película hablada (2003), del maestro Manoel de Oliveira.

Conocida y respetada en todo el mundo, fue sin embargo un corazón solitario. Sólo se casó dos veces. A los 17 años con Alkis Papas, aunque no llegaron al lustro. Siguió el productor José Kohn con quien la unión fue todavía más breve. A la muerte de Marlon Brando, en 2004, una Irene Papas ya retirada del mundo de la farándula confesó que este había sido «el gran amor de su vida». Se conocieron en la Italia de 1954, y la relación se mantuvo siempre en el más absoluto de los secretos. Una tragedia.

EJOR QUE CUALQUIER mortal, lo cuenta Μ el propio autor en las páginas de su libro: «En 1999 arrancaba el casting para encontrar al chico que interpretaría a Harry Potter y que por tanto se haría mundialmente famoso. Centenares de actores pasaron por las audiciones. Al final, solo quedaron dos. Esta novela cuenta la historia del que fue descartado». A un lado, el elegido: el niño Daniel Radcliffe, que se convertiria en una celebridad planetaria y cuya cara aparecería hasta en la sopa.

A otro lado, el que lo tuvo al alcance de los dedos pero no lo consiguió: un tal Martin Hill (nombre ficticio), que debido al revés en el proceso de selección encadena depresiones y se obsesiona con lo que pudo ser y ya nunca será.

«El día del estreno el 16 de noviembre, solo se hablaba de Harry Potter», prosigue el autor. «Arrancó entonces para Martin el verdadero horror: a partir de ese momento le resultaria imposible obviar lo que había dejado es capar. Imposible acogerse al famoso derecho al olvido al que se alude para los criminales. Peor aún, parecía que el país entero avivaba las brasas de su fracaso».

La novela se titula
Número dos y lleva la
firma de David Foenkinos
(París, 1974). El punto de
partida real le sirve al
escritor para ficcionar
sobre la vida de aquel
perdedor. Una sensacional
historia que nos habla del
revés oscuro del éxito, del
azar, de los sueños rotos
y, sobre todo (por qué no)
del amor.

PREGUNTA. Martin Hill tiene que aprender a vivir con el fracaso. ¿Cuántas veces se ha sentido usted más cerca de Martil Hill (el que no ganó) que Daniel Radcliffe (el que logró el papel)? PREGUNTA. Muchas veces. He conocido ambos extremos. Durante años, mis libros no funcionaban demasiado bien. He sido muchas veces número dos. Me dieron calabazas muchisimas veces. Pero creo mucho en el valor del fracaso. Así que se puede decir que estoy contento de no haber tenido éxitode inmediato.

P. ¿Es menor el fracaso si no lo conocen los demás?

# ¿QUÉ FUE DEL NIÑO QUE NO PUDO SER HARRY POTTER?

En 1999 empezaba el 'casting' para elegir al protagonista de 'Harry Potter'. Al final, hubo que escoger entre un niño u otro. 'Número dos', la nueva novela del francés David Foenkinos, cuenta la tormentosa historia de un fracaso: la del chico que no fue seleccionado

POR PEDRO SIMÓN MADRID

R. A veces lo que es

doloroso es la mirada de los demás. Pete Best fue el batería de los Beatles. Justo antes de que tuviera éxito, lo echan. Todo el mundo le recordaba como el batería de los Beatles... La cuestión principal del libro es que el éxito o el fracaso están ligados a la comparación, a la vida de los demás. Y en nuestra época, con las redes sociales, nunca hemos estado tan sometidos a la mirada de los demás. Vivimos de forma permanente bajo la dictadura de la felicidad de los demás. P. Detrás de todas la infelicidades, ¿suele estar la envidia? R. Ya es malo que las cosas te vayan mal, pero es peor cuando a los demás les van bien. Pero insisto en el valor del fracaso. Es eso que decía Churchill, que el éxito es ir de fracaso en

fracaso sin perder el entusiasmo. El de la envidia es un tema extraordinario: siempre se tiene la impresión de que los demás te roban la vida. En un fracaso profesional o amoroso, siempre hay alguien en tu lugar. Siempre hay alguien que viene a adelantarte y a tocarte las narices. P. ¿Qué tipo de sociedad hemos creado si solo sirve ser número uno y nadie te prepara para número dos? R. Cuando salió el libro en Francia, mucha gente me contaba sus vidas de número dos, me hablaban de todo lo que habían fallado, y muchos eran muy felices. Alguno me dijo: «Menos mal que soy número dos y así tengo menos preocupaciones». P. Lo que le sucede al protagonista, ¿habría sido hoy peor con el altavoz de las redes sociales? R. El marketing de aquellas películas fue colosal. Es algo tragicómico y muy doloroso lo que vive el protagonista. Tiene una visión permanente de su fallo. Las películas, la promoción, los libros, todo le recordaba a su fracaso. Imagina cualquier fracaso, que algo en lo que has fallado estrepitosamente tuviese la capacidad de réplica de Harry Potter. Como si mujer no te quiere y la ves todo el rato con otro en los carteles, en la tele, en la publicidad... Es insoportable. P. Escribe usted: «Cuando sufrimos, revelamos nuestro verdadero carácter». ¿Qué descubrió usted durante su grave enfermedad? R. En mi caso, fue un encuentro con la muerte. Algo que me propulsó hacia la belleza. No había libros en mi casa. Fui hacia

4\_95482548

C U L T U R A



El público joven y la información: un misterio dentro de un arcano desde que los medios tradicionales -escritos y audiovisualesvieron a principios de siglo la explosión digital con redes sociales. plataformas, TikTok, Instagram...

Han surgido teorías y análisis interesantes: que si la profusión de nuevos medios digitales alejaba a los más jóvenes de la información en su sentido estricto, que si los gustos y modos de vida iban a uniformizarse en todo el mundo porque toda la generación joven sigue y utiliza las mismas plataformas...

Son cuestiones vitales para los medios informativos profesionales, cuyo porvenir ha sido puesto en duda. El Reuters Institute ha llevado a cabo una interesante iniciativa, una encuesta cualitativa cuyos resultados resume así: «Para los jóvenes, las noticias no son sólo digitales, sino sociales. Han crecido junto al internet social, participativo, lo cual ha condicionado cómo consumen la información, qué es lo que consideran información, y en quienes confían para obtenerla».

La encuesta se ha dirigido a tres grupos, de 24 personas cada uno, entre los 18 y los 30 años de edad, en tres países: Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña, representantes de una variedad de orígenes demográficos, etapas vitales y hábitos informativos.

El informe de este trabajo realizado por una agencia especializada, con cientos de entrevistas y contactos, desmiente en primer lugar la supuesta uniformidad

HOJEANDO / ZAPEANDO
MEDIOS
MENOS
PARTIDISTAS
Y CON TONO
MÁS LIGERO

POR VICTOR DE LA SERNA

de actitudes y habla de un verdadero caleidos copio. Las cinco conclusiones principales de la encuesta son interesantes: Para los jóvenes, «información» puede ser «ancha» o «estrecha», ya que distinguen entre

«la información» –la agenda tradicional de noticias de política y actualidad- e «información», un paraguas mucho más amplio: deportes, ocio, chismorreo sobre famosos, cultura o ciencia. La primera categoría la asocian a los medios tradicionales, de los que desean imparcialidad (pero no siempre creen que la hay) y la otra, a las nuevas plataformas. 2. Algunos jóvenes evitan intencionadamente las noticias serias o «estrechas», a menudo para salvaguardar su salud mental. 3. Dentro de las actitudes ante las noticias serias hay también variaciones entre tres categorías principales: los hobbyistas consumen noticias por diversión o sentido cívico; los de gran impacto siguen lo que puede impactar su vida diaria; los desenganchados evitan las noticias, salvo las más trascendentales.

Los jóvenes son muy escépticos sobre la imparcialidad de los medios y les han influido las críticas hechas por sus mayores a los «intereses ocultos» de ciertos medios.
 No hay unanimidad sobre los formatos preferidos por los jóvenes, pero una mayor variedad (texto, fotos, vídeo, audio) y más secciones con un tono más ligero ayudan a

ALGUNOS JÓVENES EVITAN LAS NOTICIAS SERIAS, A MENUDO PARA SALVAGUARDAR SU SALUD MENTAL

SON MUY ESCÉPTICOS SOBRE LA IMPARCIALIDAD DE LOS MEDIOS, INFLUIDOS POR LAS CRÍTICAS DE SUS MAYORES

lo esencial. Me puse a leer, a escribir, a hacer música. El sufrimiento desencadenó en mí la sensibilidad. Frente al sufrimiento, vemos la naturaleza que se revela. Combativa o fatalista, Solo en esos momentos podemos tomarle el pulso a nuestro carácter. Y a menudo es sorprendente. Hay gente que parece muy segura y se hunde y otra de la que no imaginábamos su capacidad de resistencia y combate. P. He leido que una vez

presentó un libro al que

acudió una sola persona... R. Tuve un encuentro en una librería y solo había una mujer. Me dijo: «No sé para nada quién eres». La señora había olvidado las llaves de casa y, como no tenia nada que hacer, estaba esperando al marido en la librería. Dos o tres años después empecé a tener éxito y en un encuentro en una ópera había 1.200 personas. Empecé dedicándole la velada a esa mujer que no conocía y que había perdido sus llaves. P. ¿Qué es el éxito?

"SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE VIENE A TOCARTE LAS NARICES"

"VIVIMOS LA

DICTADURA

FELICIDAD

DEMÁS", DICE

DE LA

DE LOS

R. Estar en consonancia con uno mismo. La verdadera felicidad empieza cuando uno se libera del juicio de los demás.

P. Quería saber si Daniel
Radcliffe o Martin Hill han
leído el libro o tienen
conocimiento de él...
R. Daniel está al corriente,
habló del libro en un
vídeo. Y mi gran sueño es
acabar encontrando al
chico que quedó segundo
en aquel casting. De
hecho, estaría genial que
tuviera un papel en la
película que se va hacer
con la novela.



# M O D A



Diseñadores participantes en la Merce des-Benz Fashion Week Madrid posan, ayer, en el Hotel Thomson de Madrid, junto a Ana Núñez-Milara, directora de Contenidos de YO DONA, y Nicola Speroni, director general y consejero de Unidad Editorial. FOTOS: LUIS CAMACHO

LA GRAN NOCHE DE LA MODA ESPAÑOLA

YO DONA

EN MADRID

ANAS. Había, y muchas. Ganas de celebrar la creatividad, el arte y, por supuesto, la moda. No una cualquiera, sino la de autor, la hecha dentro de nuestras fronteras y con mimo. La que se presenta, un año y una edición más (y ya van 76) en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Por eso, YO DONA ha vuelto a ejercer de anfitriona en una fiesta que es un homenaje a los creadores y empresas que hacen posible que esta industria siga en funcionamiento día tras día y venga lo que venga. Una ocasión como esta merecía una localización a la altura. La escogida fue el Hotel Thompson Madrid, un nuevo enclave de cinco estrellas que se suma a la oferta de lujo cada vez más amplia de la ciudad.

La noche, por supuesto, no habria sido posible sin las organizaciones que, al igual que YO DONA, creen fervientemente en la importancia de la moda: Mercedes-Benz, que reafirma su compromiso inquebrantable con la industria; Nars, que recordó que la belleza y la moda están intimamente ligadas; Mó Multiópticas, que se ha convertido en la marca de referencia (y en uno de los stands más concurridos de Ifema) de MBFWM, y Jamones Blázquez, que se encargaron de poner la nota gastro a un evento que, una vez más, nadie quiso perderse. Y, por supuesto, Hotel Thompson Madrid, el que a buen seguro será el place to be imprescindible a partir de ahora.

Desde las 20:00 horas, los diseñadores pasaron por el photocall para, un poco después, hacerse la foto de familia: Teresa Helbig, Nicolás Montenegro;
Beatriz Claro, Aurelia Gil,
Fely Campo... Todos ellos
tuvieron la oportunidad de
encontrarse, intercambiar
saludos, algún abrazo y
opiniones sobre las
colecciones que están
presentando estos días. Lo
que cualquier amante de la
moda querría haber visto en
primera persona.

Allí, en el novísimo Hotel
Thompson y en pleno
centro madrileño, también
se dieron cita María
Fernández-Rubíes, Lucía
Páramo o Nuria Fergó
además de Andrea Levy
Soler, Cristina Cifuentes,
Antonia Dell'Atte o Ivonne
Reyes. Todas ellas con un
mismo objetivo: el de pasar
una noche inolvidable.

La velada continuó co unas palabras de la directora de Contenidos de YO DONA, Ana Núñez-Milara, que reivindicó el poder de la moda en todas sus vertientes: como industria, como cultura, como expresión y, también, como diversión: «Ante todo tenéis la capacidad de provocar fascinación y conmover, algo especialmente necesario en estos tiempos de incertidumbre». Núñez-Milara resaltó lo «tremendamente competitivo» que es el sector, especialmente en un mundo «en el que prácticamente se ha perdido la capacidad de asombro», motivo por el que resulta clave que los diseñadores aporten «picardía, estilo y atrevimiento» a la sociedad y puedan mostrar su trabajo y talento, ya que «son y exportan la marca made in Spain».



Andrea Levy.

Mar Torres.



Eva Soriano.



Mariló Montero.



Nona Sobo.



María Fernández-Rubies.



Carlota Boza.























El programa de actualidad que bate récords de reproducciones por contar todo lo que tienes que saber cada jornada.

¡Suscríbete a nuestra newsletter diaria y no te pierdas ninguna emisión!

https://www.elmundo.es/podcasts.html





# Aprende Inglés

con Disney English Vaughan

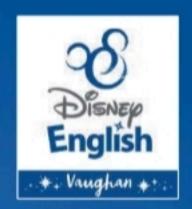

Una colección única para que tus hijos aprendan inglés con sus profesores Vaughan y sus personajes Disney favoritos



SÁBADO 10 Primera entrega

10¥ 1€

- Cuento en versión bilingüe (inglés/español)
- Actividades variadas de vocabulario y gramática
- Con audios divertidos y didácticos con profesores Vaughan

# Ellos solos podrán seguir la historia y hacer las actividades en inglés

# **PRÓXIMAS ENTREGAS**

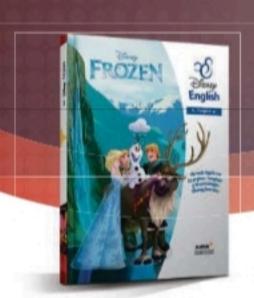

17 SEPTIEMBRE FROZEN



24 SEPTIEMBRE MONSTERS, INC.



VAIANA



www.elmundo.es/promociones



Cada sábado una nueva entrega con



# EL TIEMPO

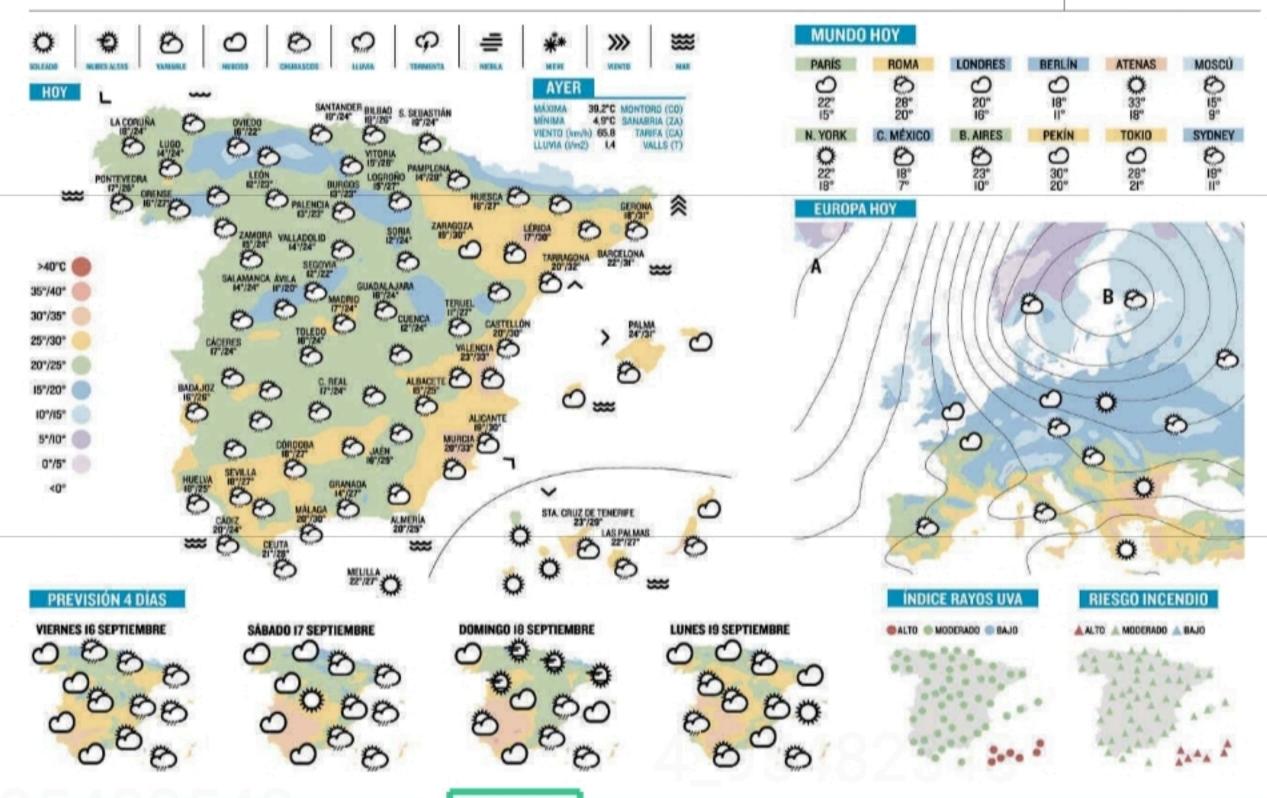

# SORTEOS

# BONOLOTO

Combinación ganador a del miércoles:

# 9-I0-II-I3-I6-45 (C23, R 6)

| Categoria | Acertantes | Euros     |
|-----------|------------|-----------|
| 6         | 0          | BOTE      |
| 5 + C     | 3          | 54.204,08 |
| 5         | 80         | 1.016,33  |
| 4         | 4.708      | 27,34     |
| 3         | 86.782     | 4,00      |
| Reintegro | 455.788    | 0,50      |

# Combinación ganadora del martes:

# 9-26-38-44-45-46 (C 29, R 0)

| Categoria | Acertantes | Euros        |
|-----------|------------|--------------|
| 6         | 1          | 2.105.236,14 |
| 5+C       | 2          | 103.272,76   |
| 5         | 92         | 1.122,53     |
| 4         | 4.694      | 34,83        |
| 3         | 90.413     | 4.00         |
| Reintegro | 544.595    | 0,50         |

# Combinación ganadora del lunes:

# 18-19-29-34-36-41 (C 16, R 9)

| Categoria | Acertantes | Euros      |
|-----------|------------|------------|
| 6         | 0          | Bote       |
| 5+C       | 1          | 194.704,28 |
| 5         | 84         | 1.158,95   |
| 4         | 4.239      | 36,36      |
| 3         | 78.664     | 4          |
| Reintegro | 501.418    | 0,50       |

# CUPÓN DE LA ONCE

# 84640

La Paga: 016

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500,000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

#### TRIPLEX DE LA ONCE 044 - 487 - 732

# SUPER ONCE:

Combinación ganadora del miércoles:

P Sorteo: 02-06-15-18-19-21-22-23-26-27-31-32-39-48-50-51-64-66-74-79

2º Sortoo: 04-12-14-21-22-28-34-36-40-45-46-58-60-63-68-70-74-76-78-80 3º Sortoo: 02-03-06-09-15-16-19-21-22-25-29-35-46-49-54-55-58-59-69-72

# LOTERÍA PRIMITIVA

Combinación ganadora del lunes:

# 6-7-23-29-43-49 (C 37, R 7)

| Acertantes | Euros             |
|------------|-------------------|
| 0          | Bote              |
| η.         | 589.88.85         |
| 2          | 47.823,15         |
| 84         | 2.087.52          |
| 5.277      | 48,33             |
| 104.470    | 8 :               |
|            | 0<br>1<br>2<br>84 |

# SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO



Suscribete en suscripcion,elmundo,es/ofertas o llama al 91 275 19 88

# **CRU CIGRAMA**

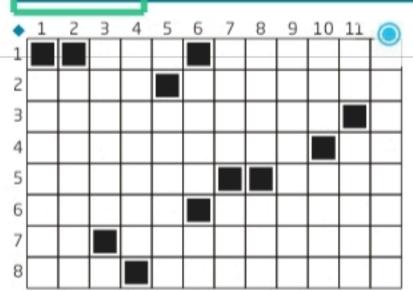

# PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZO NTALES.-I. Boletín de Estadísticas Laborales. Agujas imantadas que giran libremente sobre un eje y señalan la dirección norte-sur. Se sueltan del lugar al que estaban unidos. Pone término a algo. 3. Pa sa ba circunstancialmente por una situación favorable o desfavorable. 4. Que incita a llorar. Artículo indeterminado masculino. 5. En algunos motines de los tercios españoles, hombre nombrado como cabeza de ellos. Igualó la medida de algo con un instrumento. 6. Restituir a alguien la salud que había perdido. Tenlas amor. 7. Interjección para expresar aflicción o dolor. Satisfecho, lleno. 8. Método de rehidratación oral. Que de sprenden fragancia.

VERTICALES.- I. Carruajes a biertos por delante, con capota, de dos o cuatro ruedas. 2. Hombre que atisba o procura inquirir y averiguar lo que sucede. 3. Ciudad en Noruega. 4. Adoptar figura de arco. 5. Hecho de vidrio o que tiene sus propiedades. 6. Sospecho un daño u otra cosa negativa. 6.ª nota musical, al revés. 7. Masa de tejido nervioso con-

tenida en la cavidad del cráneo. Uno de los 3 reinos oficiales del territorio de ultramar francés. 8. Remueves la tierra haciendo surcos. Examen para acceder a un puesto de médico especialista. 9. Estado en que se halla la hembra gestante. 10. Hermana del padre. Partes que sustentan a ambos lados el avión. II. Un inglés. Ejecutada o practicada habitualmente o por costumbre. I2. Que tienen sama.

II. An. Usada. IZ. Samosos.

Ses. Oloroses. VERTICALES: I. Celeses. Z. Atalaya. 3. Bergen. S. 4. Enarcer. 5. L. Vitreo. 6. Temo. Al. 7. Seso. Alo. 8. Ares. Mir. 9. Emberazo. 10. Tia. Alas. SOLUCIONES: HORIZONTALES: I . Bel. Saetas. Z. Caen. Termina. 3. Atravesaba. R. 4. Lagrimosa. Un. 5. Electo. Raso. 6. Sanar. Amalas. 7. Ay. Realizado. 8.

# HORÓSCOPO



# ARIES

(2l marzo - 20 abril) Sentirás que puedes con todo en el trabajo y en casa, pero debes evitar los excesos que te dañaron en el pasado para prevenir males futuros.



# TAURO

(2l abril - 20 mayo)

En tu hogar se va a estimular el sentido del ahorro, ya que estáis pasando por una época algo delicada. Deberías evitar todo gas to innecesario.



# GÉMINIS

(2l mayo - 2l junio) No te dejes engañar por ciertas personas zalameras que lo único que van a haceres intentar confundir te y que tomes una mala decisión.



# CANCER

(22 junio - 22 julio) Deberías pensar en las compras que quieres hacer para que no te agobies después en las tiendas. Intenta disfrutar del tiempo libre y relájate.



(23 julio - 22 agosto) Intelectual mente estarás muy activo y vas a tener una buenísima idea para el futuro cercano, relacionada to-



# VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) Las obligaciones diarias te suponen un gran sacrificio, quizá seria el momento de tomarte un descanso y evadirte de responsabilidades.



# LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Inicias una etapa en la que surgirán muchos cambios, donde cosas extraordinarias sucederán, pero también cos as negativas llegarán.



# ESCO RPIO

(23 octubre - 21 noviembre) Ten cuidado con empeñarte en algo que no está nada claro que te vaya a favorecer, evalúa bien todas las opciones antes de lanzarte a por una.



# SAGITARIO

(22 n oviambre - 22 diciembre) En el trabajo todo va encaminado de buena manera, pero se prevé que un asunto familiar te impida seguir la rutina, aunque solo serán unos días.



# **CAPRICORNIO**

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 2I enero) Eres alguien a quien no le gusta nada que le traten con inferioridad, por ello sacarás el carácter que llevas dentro y sorprenderás a más de uno.



# ACUARIO

(22 enero - 21 febraro) Llegarán oportunidades para trabajar en un proyecto de colaboración que te ofrecerá beneficios a nivel



# PISCIS

profesional. No rechaces la oferta.

(22 febrero - 20 marzo) Intenta recuperar el terreno perdido últimamente en las relaciones amorosas, ya que seguramente te pondrán las cosas bastante fáciles.

# TELEVISIÓN

#### **GENERALISTAS**

8.00 La hora de La I. 11.30 Hablando claro. 14.00 Informativo territorial. 14.10 Hablando claro. 14.50 El tiempo. 15.00 Telediario I. 15.55 Informativo territorial. 16.20 Cine. «El mensaje». Alemania, 2013, 89 min. Directora: Sibylle Tafel.

17.50 Servir y proteger. 18.50 El cazador. 19.50 Te ha tocado. 20.30 Aguila Tierra. 21.00 Telediario 2. 22.00 La reina cumple 50. 22.25 Premios Cadena Dial.

0.55 Cine. «Los 50 son los nuevos 30». Francia, 2017. 95 min. Directora: Valérie Lemercier.

La noche en 24 horas. 2.25 Noticias 24 horas.

9.55 La aventura del saber.

10.50 La cocina vegetarian a

«El último lobo». EEUU. 1967.

16.30 Grandes documentales.

19.00 La cocina vegetarian a

20.10 Metamorfosis-Adria-

21.05 Ingeniería Antigua.

16.30 Elefantes de cerca.

14.25 Las recetas de Julie

11.35 Documenta2.

con Thierry Marx.

15.20 Sin equipaje.

15.45 Sabery ganar.

18.05 Documenta2.

19.45 Sin equipaje.

22.00 El comisario

1.40 Metrópolis.

Montalbano.

de Jamie.

12.30 Grandes diseños.

13.15 Mañanas de cine.

La 2

de Jamie.

# Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias I.

15.45 Deportes. 16.00 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 16.02 El tiempo.

16.30 Amar es para siem pre. 17.45 Tierra amarga. 19.00 |Boom! 20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.30 Deportes. 21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.45 La esposa. 1.05 Cine. «El peso de la

maldad», Canadá, 2012, 87 min. Director: Michel Monty. 2.45 Live Casino. 3.30 Gold en casino.

7.10 Mejor Ilama a Kiko.

Alta tensión.

9.20 Alerta Cobra. Emisión

de los capítulos «Totalmente

indoloro», «El paleto», «Re-

saca» y «Orgullo de padre».

13.15 En boca de todos.

14.50 Noticias Deportes

15.00 Alta tensión.

18.00 Cuatro al dia.

21.00 El tiempo.

21.05 First Dates.

22.45 Horizonte.

15.45 Todo es mentira.

17.00 Todo es mentira bis.

20.00 Cuatro al día a las 20 h.

20.40 Noticias Deportes

1.45 El Desmarque de

2.20 The Game Show.

7.40 ¡Toma salami!

Cuatro

8.20

Cuatro.

Cuatro.

Cuatro.

#### Telecinco

6.30 ¡Toma salam i! 7.00 Informativos Telecinco. 8.55 Previo: El programa de Ana Rosa.

9.00 El programa de An a Rosa, Presentado por Patricia Pardo y Joaquín Prat. 13.30 Ya es mediodía Presentado por Joaquin Prat.

15.00 Informativos Telecinco. 15.40 Deportes. 15.50 El tiempo. 16.00 Sálvame limón.

17.00 Sálvame naranja.

20.00 Sálvame sandia. 21.00 Informativos Telecinco. 21.40 El tiempo. 21.50 Deportes. 22.00 Pesadilla en el

Carlos Sobera. 1.45 Got Talent España. Momentazos.

7.30 Previo Aruser@s.

Aruser@s.

14.30 La Sexta noticias

15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde.

20.55 La Sexta Clave.

21.15 La Sexta meteo.

21.30 El intermedio.

Director: John Flynn.

21.25 La Sexta deportes.

22.30 Cine. «Buscando

justicia». EEUU. 1991. 91 min.

0.30 Cine. «Moby Dick 2010». EEUU. 2010. 87 min.

Pokerstars.

Live Casino.

Crimenes imperfectos.

20.00 La Sexta noticias

11.00 Al rojo vivo.

15.10 Jugones.

15.45 Zapeando.

Iª edición.

2ª edición.

2.20

2.50

La Sexta

paraiso. Presentado por

Dúo de supervivientes. 6.50 8.20 Aventura en pelotas. 11.00 Curios idades de la Tierra, «Monjes asesinos de la CIA».

**VEO DMax** 

12.00 Alienigen as. 15.50 La fiebre del oro. 19.40 Joyas sobre ruedas. Incluye «Camioneta Dodge AIOO» y «Austin-Healey». 21.30 ¿Cómo lo hacen? Emisión de dos episodios. 22.30 Alienígen as, Emisión

de cuatro episodios. 2.10 NASA: archivos des clasificados. Incluye « La luna que desapareció» y «La maldición del planeta rojo». 3.40 Tanto x ciento. Incluye «Al quileres» y « Culto Al

5.10 Control de fronteras: España.

La tienda en casa.

11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eucaristica.

La tienda de Galería

Cuerpo».

TRECE

del Coleccionista.

12.00 Angelus.

12.05 Ecclesia al dia.

15.00 Don Matteo.

12.30 Trece al mediodía.

14.30 Trece noticias 14:30

14.50 El tiempo en Trece.

combate». EEUU. 1956.

bridora». EEUU. 1952

21.05 Trece al dia.

22.00 El cascabel.

0.30

2.30

18.00 Abierto redacción.

16.00 Cine, «Zafarrancho de

18.15 Cine western, «Encu-

20.30 Trece noticias 20:30.

El Partidaz o de Cope.

ÍNDICE DE AUDIENCIA

21.55 El tiempo en Trece.

Teletienda.

# #0

8.15 Grandes inventos. 10.00 Pioneros contra el cambio.

10.56 Pioneros contra el cambio climático. 12.43 Comer para salvar el

planeta. 13.40 Cinco tenedores.

14.40 La Resistencia. 16.05 Cine. «xXx: Reactivated». EEUU, 2017, 107 min. 17.50 Cine. «Cazadores de sombras: Ciudad de hueso». 19.57 Blue Bloods: familia

de policias. 21.30 Magallanes: la primera vuelta al mundo. «Viaje a los confines de la Tierra». 22.30 Martinez y Hermanos.

23.30 La Resistencia. 0.50 Cinco tenedores. 1.48 Comer para salvar el

6.40 House doctor:

del Coleccionista.

pasa a mi casa? Emisi

ón de dos episodios.

11.00 Caso cerrado

17.50 Ladron de guante

blanco. «Ceñirse a las

18.45 Sin cita previa.

faldas de la madre»

humano» y «Solo»

1.30 Killer.

2.20

Emisión de los capítulos

«Siguiente episodio» y «Las

20.25 House, Emisión de los

capitulos «El cabrón», «Error

23.00 Justicia a toda costa.

European Poker Tour.

Emisión de tres episodios.

¿qué le pasa a mi casa?

Emisión de dos episodios.

8.05 Latienda de Galería

9.05 House doctor: ¿qué le

TEN

reglas».

#### LUTONÓMICAS

#### Telemadrid

7.00 Buenos días, Madrid. 11.35 120 minut os. 14.00 Telenoticias. 15.00 Deportes. 15.25 El tiem po. 15.35 Cine de sobremesa. «Sandokan», Italia, 1963, 95 min. Director: Umberto Lenzi.

17.40 Cine western. «La pradera sin ley». EEUU. 1955.89 min. Director: King

19.20 Madrid Directo. 20.30 Telenoticias. 21.00 Deportes. 21.10 El tiempo.

21.20 Juntos. 22.35 Tupper Club. «Recetas heredadas».

23.40 Callejeando. 2.35 Mi cámara y yo. 4.05 El pun to sobre la

historia. «Varios lugares».

# ETB 2

6.45 A bocados. Vascos por el mundo. Historias a bocados. 10.05 Vascos por el mundo. 11.30 En Jake.

14.05 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri. 15.40 Teleberri kirolak.

16.05 Eguraldia. 16.30 Esto no es normal.

17.50 Lingo. 18.55 Nos echamos a la calle.

20.05 A bocados verano. «Rape o bonito encebollado con pasas y piñones con Naroa Agirre».

21.00 Teleberri. 21.45 Teleberri kirolak. 22.10 Eguraldia.

22.30 Agui y ahora. 1.00 Eith kultura.

1.30 Atrápam e si puedes. 2.20 Esto no es normal.

8.00 Els matins. 10.30 Tot es mou. 13.50 Telenoticies comarques. 14.30 Telenoticies migdia.

15.40 Cuines, «Sopa de meló amb menta i pebrot farcit de botifarra».

15.55 Com si fos ahir. 16.40 Planta baixa. 20.15 Està passant.

21.00 Telenoticies vespre. 22.10 Polonia. 22.50 Persona infiltrada.

«Manu Guix i Angel Llacer-Família Maymó Rodríguez». 23.55 Persona infiltrada. «Oscar Andreu-Família Basolí

Sánchez». 1.05 Més 324. 3.00 Noticies 3/24.

4.00 Rumba a l'estudi.

«Los Toteros».

# Canal Sur

Los repobladores Andalucia directo. Despierta Andalucía. 9.00 12.15 Callejeando. 12.50 Mesa de análisis. 14.15 Desconexiones. 14.30 Can al Sur noticias I. 15.30 La tarde. Aqui y ahora. 18.00 Andalucía directo. 19.50 Cómetelo. «Pollo crujiente con ensalada». 20.30 Can al Sur noticias 2. 21.50 Atrápame si puedes. Concurso en el que cada semana cinco concursantes intentan llevarse el bote respondiendo correctamente a las preguntas que se les plantea.

22.50 Cine. «Toro». España. 0.25 Cine. «Jaulas». España, 2018, 96 min.

2.00 Lo flamenco.

# PARA NO PERDERSE

# 22.30 / La Sexta

#### Cine de acción con Steven Seagal en 'Buscando justicia'

Un detective de Brooklyn, Gino Felino, recibe una llamada en la que le informan de que han disparado a su mejor amigo, Bobby Lupo, delante de su mujer y de sus dos hijos. El asesino es un traficante de drogas llamado Richie Madano. enemigo desde la infancia de Gino y de Bobby. Al tiempo que Gino bus-



Steven Seagal.

ca a Madano, descubre el motivo por el cual Bobby ha sido asesinado, lo que intensifica el deseo de vengar su muerte. Una de las películas

de acción realizados por y para Steven Seagal, en la que el actor retoma otra vez su papel de justiciero y vengador. Con todo, Buscando justicia no es una de sus cintas más famosas o, como minimo, no es una de las que tuvo mayor aceptación entre sus seguidores. Como acostumbra a suceder entre este tipo de filmes, la opinión de éstos y la crítica especializada divergen absolutamente.

# Minuto de oro

13 de septiembre de 2022 Pasapalabra / Antena 3

| Hora    | Espectadores | 'Share' |
|---------|--------------|---------|
| 21:01h. | 2.943.000    | 26,4%   |

# Programas más vistos

| 13 de septiembre de 2022          |           |       |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Noticias I / Antena 3             | 2.146.000 | 20,9% |
| Noticias 2 / Antena 3             | 2.128.000 | 18,1% |
| Pasapalabra / Antena 3            | 2.113.000 | 22,2% |
| El hormiguero / Antena 3          | 2.016.000 | 15%   |
| La ruleta de la suerte / Antena 3 | 1.614.000 | 20,4% |
| Tierraamarga / Antena 3           | 1.406.000 | 15,9% |
| Hermanos / Antena 3               | 1.393.000 | 15,1% |
|                                   |           |       |

PUENTE: Barfovento Comunicación con datos de Kantar Media

# A PUNT

7.00 Les noticies del mati. 10.00 Comunitat Valenciana

des de l'aire. «La Plana Alta, l'Alcalatén i l'Alt Millars». 10.30 Meridia zero.

11.10 Valencians al món. 12.15 La cuina de Morera. «Hummus de remolatxa amb pa de pita i verduretes i

13.00 Terra viva. 14.00 A Punt Noticies.

16.30 L'Alqueria Blanca. 17.10 Bonavesprada.

20.10 La cuina de Morera. 21.00 A Punt Noticies, Nit. 22.00 Xino-xano, «Bo-

cairent». 23.00 El meu lloc al món. 0.15 Inoblidables.

A Punt Noticies. Nit. 1.20 2.10 Terra viva. Presentado por Alex Blanquer.

# IB3 TELEVISION

7.00 Cinc dies. 7.45 Enfeinats. 8.35 Tothom en forma. 9.00 Al dia.

11.00 Els dematins. 13.40 Méteo. 13.50 Cuina amb Santi

Taura. «Bruixa». 13.58 IB3 Noticies migdia. 15.25 El temps migdia.

15.35 Cuina amb Santi 16.00 Agafa'm si pots!

17.00 Cinc dies. 20.28 IB3 Noticies vespre. 21.30 El temps vespre.

21.35 Jo en sé + que tu. 22.20 Uep! Com anam? 2.15 Jo en sé + que tu.

El temps vespre. Agafa'm si pots! 3.25

4.20 Paisatges. 4.25 Mira per on!

# Consulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

# SUDOKU

# FÁCIL 15-09-2022

| 1110 |   | 03 E | VEL |   |     |   | _ |   |
|------|---|------|-----|---|-----|---|---|---|
|      | 9 | 4    | 8   |   |     |   |   |   |
| 1    | 3 | 8    |     | 7 |     |   | 5 |   |
| 7    | 6 | 2    |     |   | 5   |   |   |   |
| 2    | 4 |      | 5   |   |     |   | 8 |   |
| 3    |   |      | 7   | 8 | 9   | 2 |   |   |
|      | 5 |      |     | 6 | 4   | 9 | 3 |   |
|      | 2 |      |     |   |     | 8 |   |   |
| 9    | 7 |      |     | 3 | - 1 |   |   | 4 |
| 6    |   |      |     | 9 |     |   |   | 7 |

# DIFÍCIL 15-09-2022

|     | 8 | 5 |       |   | 1 | 7 | 2 |     |                          |
|-----|---|---|-------|---|---|---|---|-----|--------------------------|
| 6   |   | 4 |       |   |   |   |   |     |                          |
| 7   | 9 |   |       |   |   |   |   |     |                          |
|     | 5 |   | , . · |   |   |   | 8 | - 1 | and a                    |
| , , |   |   | 3     |   |   | 1 | 9 |     | mondo-com                |
|     |   |   |       | 5 | 6 |   |   |     | - 8                      |
| 2   |   |   | 4     | 8 |   | 5 |   |     | 10363                    |
|     | 6 |   |       |   | 7 | 9 |   |     | 100                      |
|     |   |   | 9     |   |   |   |   | 3   | A 2022 Language Cont. on |

# CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

# SOLUCIÓN FÁCIL 14-09-2022

| 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 |

# SOLUCIÓN DIFÍCIL 14-09-2022 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7

| 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | 1 |   | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 |



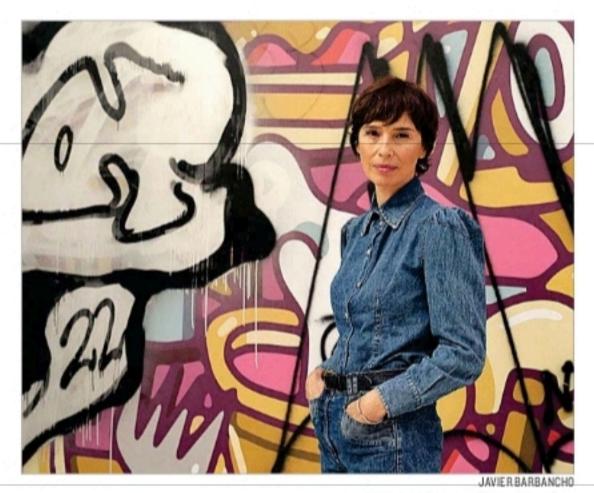

# LA ENTREVISTA FINAL



ARIADNA GIL. Barcelona, 1969. Fue, un poco a su pesar, uno de los rostros de la España ingenuamente feliz del 92 y hoy es una actriz con todo demostrado y una mujer cauta. Muy cauta. Estrena mañana en cines 'La casa de los cactus'.

# «No sé por qué los actores tenemos que opinar de todo»

# IÑAKO DÍAZ-GUERRA

Pregunta.- La película muestra una infancia contemporánea a la suya sin idealizarla y se agradece.

Respuesta.- No le tengo mucha nostalgia

a mi infancia. O sea, ya fue, ¿no? Tengo buenos recuerdos, pero no la veo como el lugar mítico en que lo convierte la gente. P.- Dirige Carlota González-Adrio. Hasta hace poco, era difícil encontrar directoras, ¿el cambio que se percibe es real?

R.- Es una realidad que hay bastantes mujeres, sobre todo jóvenes, que al fin tienen oportunidad de dirigir. Lo que pasa es que la noticia seria que no fuera noticia, que se convierta en una realidad más y se

deje de hablar de cine de mujeres. Parece que estemos como en el siglo XIX cuando las escritoras tenían que ponerse nombre de hombre para que no las juzgaran como literatura femenina. Hay que seguir para que esto no se quede en una moda.

P.– Se cumplen 30 años de 1992, cuando España fue feliz y usted rompió en estrella con Amo tu cama rica y Belle Époque... R. Estoy haciendo una obra de teatro sobre la guerra de Bosnia con testimonios reales de mujeres violadas y de hijos que nacieron en ese conflicto. Eso fue en el año 92, era la primera guerra cercana y, personalmente, me afectó muchísimo aunque todo me iba de maravilla. Igual suena raro, pero fue así. Imagino que pueden convivir las dos cosas, la felicidad y el horror. Entonces, al menos para mi, 1992 no fue tan feliz como ahora se recuerda.

P-¿Por qué ha hecho tan poco cine los últimos años?

R.- El poder de decisión en este oficio es relativo. Si tienes cuatro ofertas, eliges la que más te gusta; pero cuando no tienes ninguna, sólo te queda aguantar el tirón cómo puedas. Hace 10 años empezaron a

dejar de llamarme del cine y tuve la suerte de que apareció el teatro. Me ha hecho aprender muchísimo y casi me alegro de que el cine se olvidase un poco de mí.

P.- Casualmente, el cine dejó de llamar cuando pasó los 40 años.

 R.– Sospecho que no es casualidad, pero cuando llevas muchos años también es lógico que entre gente nueva. Me lo tomo como parte de este oficio.

P.- Ha dicho que «estamos en un momento en el que para opinar hay que ser un héroe». ¿Cuánto se está midiendo ahora?

R.– En general, cuando lees entrevistas a la gente se le pregunta sobre las cosas de las que sabe. Sin embargo, los actores tenemos que saber de todo. De actualidad, de política, de lo que sea. Yo alguna cosa sé, pero sobre la mayoría de temas tengo dudas o no tengo una opinión clara y formada como para darla públicamente. Entonces, te preguntan, tienes que contestar y no me siento cómoda. No sé por qué los actores tenemos que opinar de todo.

P.— Ya no sé cómo seguir la entrevista.

R.- (Risas) El problema es que cualquier cosa que digas genera una reacción y tienes que saber hasta dónde eres capaz de aguantar. No todos tenemos la piel dura, yo sé que la tengo muy sensible. Entonces, prefiero callar.

P.— Cualquiera le pregunta por el independentismo catalán ahora.

R.– Es curioso, porque no me han preguntado mucho sobre esto, aunque he leído las mismas cosas sacadas de contexto que tú [su pareja, su padre y sus hermanos han sido vinculados de distintas formas al independentismo]. Vivo en Madrid desde hace muchísimo tiempo y, cuando estás fuera, ves las cosas de otra manera. Desde aquí sería muy fácil decir que no ha tenido sentido, pero las cosas a veces no se hacen por si merecen la pena o no, simplemente pasan porque llevan incubándose muchos años sin que se les preste atención. Lo que me preocupa es que, fuera de Cataluña, ya se trata como si no hubiera sucedido, pero ha pasado y sigue estando ahí. Es un tema muy fuerte y muy complejo como para que ahora lo dejemos estar.

LA ÚLTIMA ¿TIENE SOLUCIÓN LA FRACTURA QUE SE HA FRACTURA QUE SE HA PRODUCIDO? Ahora

hay un ambiente muy complicado en ese mundo independentista, pero hay que convivir. Con ambos bandos pasa lo mismo: no se puede opinar diferente, eso ya te convierte en enemigo y, si uno es independentista y el otro no, ya son mundos separados. Yno lo son, les guste o no.

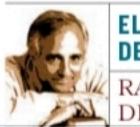

# **EL RUIDO DE LA CALLE** RAÚL **DEL POZO**

# Sánchez contra la banca

En 2014, el Estado parecía abierto en canal y los políticos de la quinta de la Transición declaraban que la crisis económica era grave, pero que la institucional era peor. Ocho años después, los indignados del «a por ellos» han acabado en grupúsculos enfrentados por los egos y los sillones. La chispa que incendió la pradera se ha apagado. Y todo sigue casi igual, con el trono y la casta, el turnismo, el régimen del 78, las puertas giratorias...

En política, al final, lo que cuenta es quién va a mandar. Los eternos rivales se necesitan para que continúe la liga. Para hacer gobiernos hay que prescindir de los sueños y completar mayorías, dado que ninguno de los dos partidos ganará por sí solo.

Al PSOE le pueden enviar los electores a la oposición, porque en la cesta de la compra ha subido entre el 15% y el 20% la leche, los huevos y el aceite, y además porque su política de alianzas con los separatistas impide que los ministros salgan a la calle. Aunque el Gobierno de la gente no se resigna a perder, alarga la legislatura, mete mano a los bancos -a los mismos que deben dinero- y, junto al bloque de investidura, aprueba en el Congreso de los Diputados un impuesto a los beneficios de los banqueros que supondrá 3.000 millones del ala.

Aquel partido socialdemócrata del sistema y del Ibex se ha contagiado de populismo, se ha quedado con la copla de Podemos o a ha descubierto, como Thomas Jefferson, que los bancos son más peligrosos que los militares. Pedro Sánchez se enfrentará a las grandes compañías de la Bolsa siguiendo la senda de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en su discurso a la Unión ha anunciado que se gravarán los beneficios extraordinarios de las eléctricas, lo que permitirá una recaudación de 140,000 millones de euros para suavizar los costes de la guerra para las empresas y las familias.

En España, el presidente del Gobierno ha dicho en la sesión de control que las dos derechas defienden los intereses de los bancos, en contra de la clase media y de los trabajadores. Para el Partido Popular, Sánchez ha emprendido un viaje a ninguna parte. Feijóo ya está en tratos con el PNV -el que engañó a Rajoy-, con Coalición Canaria y hasta con Teruel Existe. O Geometría variable o malas compañías.

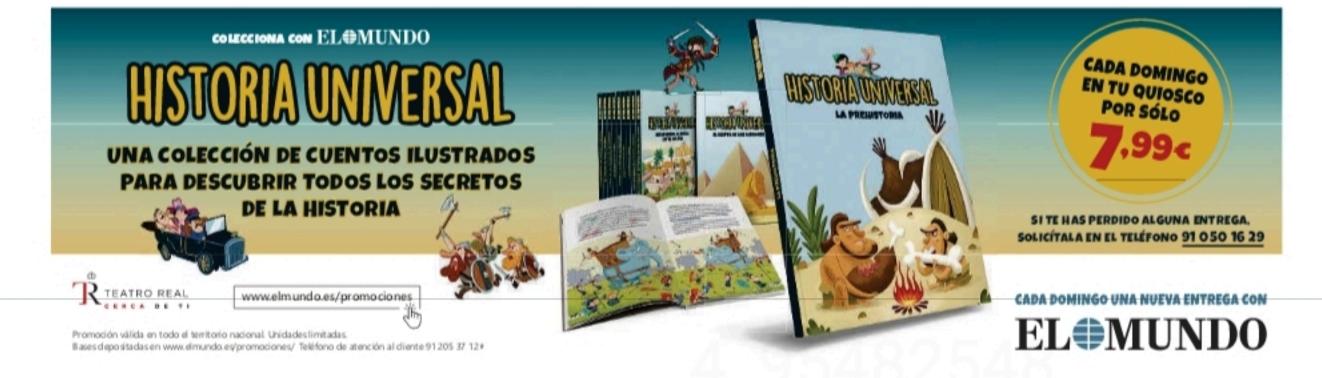

4\_95482548

HUBLOTI



# HUBLOT

hublot.com • f • 💆 • 🛪

SQUARE BANG UNICO

Caja dera nica negra. Movimiento cronografo UNICO In house. Edicion I mitado n 250 piezas.